CPU

Cz\$ 660,00



Inteligência Artificial Screen  $\phi$ 

Plotador Gráfico Arquivos de Lote



## ALÉM DE QUALIDADE · GARANTIA · SUPORTE

- mais de 20.000 clientes -
- o maior estoque do mercado -
  - mais de 1.000 programas -
- a mais completa linha de periféricos
  - mais de 1.000 revendedores -

HARDWARE SOFTWARE PERIFÉRICOS ACESSÓRIOS CURSOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MICROS, MONITORES E DRIVES
INTERFACES DRIVES 80 COLUNAS MODEM IMPRESSORAS, ETC
REDE DE COMUNICAÇÃO PARA LIGAR SEU MSX A MICROS 16 BITS
CURSOS EM VIDEOCASSETE E MUITO MAIS...

Rua Apiacás, 92 - São Paulo - CEP 05017 Fone 872.0730

ATEN CAO

ATEN C

Rua Apiacás.92 Fone 872.0730 Sãa Paula

O MAIOR SHOW ROOM DO PAÍS III

PAR PAR

TUDO PARA

ARA

PARA DARA

# CPU

ÁGUIA INFORMATICA LTDA. AV. N. SRA. DE COPACABANA 605/804 COPACABANA RIO DE JANEIRO - RI CEP 22040 TEL: (021)235-3541 TELEX: 2138953

OIRETOR RESPONSÁVEL GONÇALO MURTEIRA

OIRETORIA TÉCNICA ANTONIO F. S. SHALDERS CARLOS E. A. MOREIRA ANDRÉ L. DE FREITAS J. L. FONSECA

JORNALISTA RESPONSÁVEL DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

REVISÃO DE TEXTO

CAPA JOSÉ AGUILERA

ASSINATURAS EOUARDO SIMPLÍCIO

AOMINISTRAÇÃO JOSÉ A. NASCIMENTO

PROJETO GRÁFICO LUCIANA MONTENEGRO

IMPRESSÃO EDITORA LUA NOVA

CPU é uma publicação da Águia Informática. Todos os direitos reservados. Profibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta revista por qualquer meio sem autorização expressa da editora.

Os artigos assinados são de total e única responsabilidade dos autores.

Os circuitos, dispositivos, compoentes, etc., descritos na revista podem estar sob a proteção de patentes. Os circuitos publicados os poderão ser confeccionados em qualquer fim lucrativo. Os programas apresentados aos leitores, mesmo se fornecidos em disquite, são de propriedade dos autores, cabendo a eles todos os direitos previstos em licentes previstos em dispute, são de propriedade dos autores, cabendo a eles todos os direitos previstos em la companio de companio de

O mercado do MSX no Brasil vem, de certa forma, apresentando um crescimento numa época em que a situação econômica do país não permite tal façanha.

Na ároa de hardware, a linha MSX já conta com drives de 3 1/Z" há algum tempo e, recentemente, ganhou um aliado na sua luta pela profissionalização, que vem a ser a interface RS232 lancada pela Cibertron.

Editoras de livros técnicos também vêm dando maior atenção para os usuários MSX e sempre estão lançado títulos novos na praça.

Neste número de CPU, temos a certeza de deixálo a par do que está acontecendo no mundo do MSX e fornecer-lhe o major número de informações sobre este potente computador.

Abrindo este número, um assunto que é tão pouco explorado no Brasil, mas é por demais fascinante: A Inteligência Attificial

GONCALO MURTEIRA

### ÍNDICE

| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PASCAL | 5  |
|-----------------------------------|----|
| O COMANDO DRAW                    | 8  |
| ARQUIVOS DE LOTE                  | 13 |
| SCREEN 0                          | 15 |
| PLOTADOR GRÁFICO                  | 19 |
| CRIPTOGRAFIA                      | 20 |
| CONSTRUINDO PROGRAMAS             | 22 |
| PASCAL PARTE 1                    | 24 |
| MSX WORD 3.0                      | 27 |
| SOS FELINO                        | 29 |
| JOGO DA MEMÓRIA                   | 30 |
| BOLICHE                           | 31 |
| O MUNDO PERDIDO                   | 36 |
|                                   |    |

### SECOES

| *                   |    |
|---------------------|----|
| MSX NEWS            | 4  |
| MATEMÁGICA          | 26 |
| LIVROS              | 28 |
| JOGOS E HIGH SCORES | 32 |
| JOGOS LANÇAMENTOS   | 34 |
| DICAS               | 38 |

### **MSX NEWS**

### DACAL INFORMÁTICA - SOFTWARES EDUCACIONAIS

Com o crescente desenvolvimento da tecnologia, o micro computador pessoal veio atender a necessidade de reformulação da metodologia de ensino/aprendizagem tradicional.

Naturalmente, o computador não substitui o professor ou os pais e não supre a relação humana necessária à formação de todo ser, mas ajudam os estudantes a avançarem no scu próprio ritmo, tornando a aquisição de determinadas habilidades.

Hoje, com programas específicos para a pró-escola c primeiro grau, os computadores estimulam a cnança, julgam as suas respostas, ajudam a descobrir novos caminhos sem frustá-las, com uma imensa vantagem sobre o ser humano: sempre podem, pacientemente, retormar ao ponto de partida.

São considerados programas educacionais nesta fase apenas aqueles que ajudam a criança a desenvolver uma habilidade ou condição que lhe permite posterior aprendizado formal.

O programa pedagógico deve ter um objetivo claro o definido, ser atraente, estimulante e, ao mesmo tempo, transmitir à criança toda a tranquilidade necessária para que possa usá-lo sem receio de ser castigada por algum comportamento incorreto, sem as agitações do vídeo game.

Esta é a linha de pensamento da Dacal Informática, uma empresa relativamente nova e que já tem para venda alguns softwares educacionais desenvolvidos, sendo um delos o programa MATIZ, que faz parte de um conjunto de oito desenvolvidos para crianças com idade a partir dos 3 anos e que se encontram na pré-escola, tendo o objetivo específico de desenvolver a percepção visual de formas e coros.

O programa possui telas para orientar o educador ou os pais a respeito dos obietivos e usos do programa.

Para cada acerto feito pela criança, uma carinha sorrindo surgirá na parte inferior do vídeo, que também é um contador. Após um certo número de acertos e algumas carinhas acumuladas, o programa automaticamente muda de nível.

Maiores detalhes sobre os softwares desenvolvidos pela Dacal Informática, que tem como responsável Vera da Cal, formada em Pedagogia pela UFP e Psicopedagogia pela PUC, poderão ser obtidas através dos telefones:

011-216.6944 em São Paulo, ou 021-712.4393 no Rio de Janeiro.

### INTERFACE RS232/TERMINAL

A Cibertron está lançando no mercado uma Interface RS232 que permite a emulação de um terminal de IBM, ou seja, possibilita a conexão de micros do padrão MSX a um IBM PC. Assim, através de um software específico, um único PC poderá rodar ao mesmo tempo vários programas, como, por exemplo, um processador de texto, baneco de dados, ou ainda permitir a sua utilização cm cológios e cursos onde os alunos utilizariam o MSX como terminal e um IBM PC seria utilizado elos professor.

A utilização de um MSX com terminal de um IBM PC também tem suas vantagens evidenciadas se o sistema for utilizado em Empresas, devido ao baixo custo que um computador da linha MSX apresenta em relação aos demais terminais existentes no mercado.

A interface da Cibertron também permite a conexão do MSX à rede Cirandão, da Embratel, e ao Vídeo Texto, da Telesp, além dos dermis serviços deste gênero disponíveis, como, por exemplo, o Sampa. Também sorá possível ao usuário desta interface a comunicação, com certa facilidade, miero a micro.

Maiores detalhes deste lançamento poderão ser obtidos diretamente na Cibertron, através do telefone 011-298.3299 ou através do telex de número 1163112

#### ASTROLOGIA

A Editora Aleph mais uma vez supreende os usuários da linha MSX lançando um livro que, pelo menos para o pessoal da revista, já despertou o maior interesse.

O livro ASTROLOGIA já se encontra em fase final de edição, devendo estar brevemente nas lojas, segundo informações fornecidas pelo Prof, Pierluigi Piazzi, responsável pela editora. A Editora Aleph, como já é do conhecimento de vocês,

lançou os livros "Aprofundando-se no MSX" e "Cem dicas para MSX" que, a nosso ver, são instrumentos de consulta indispensáveis para os usuários, tanto para os iniciantes como para os de nível de programação mais avançado, além de outros, também de execlente nível de interesse.

Portanto, tudo nos leva a acreditar que, além do título "Astrologia", que por si só já é empolgante, este será mais um best seller da Aleph.

#### MSX WORD

Recebemos em nossa redação uma cópia e respectivo manual da nova versão do mais famoso e utilizado processador de textos para a linha MSX WORD enviado pelo seu fabricante, a Cibertron Software.

Veias majores detathes na secão de análise de software.

## INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PASCAL

As incríveis façanhas dos computadores Hal e Sal, do filme 2010 não estão longe de acontecerem na realidade. Neste artigo, os autores dão noções do uso da inteligência artificial na MSX, fornecendo um programa exemplo em Pascal.

> ANTONIO F.S.SHALDERS VICTOR ELIASZ WELMAN

Programas que simulam o raciocínio humano já são uma realidade, deixando os cenários de filmes de ficção científica, como por exemplo os computadores HAL e SAL, do filme "2010". Tais computadores eram capazes de incríveis façanhas, tal como reconhecimento e síntese de voz, e um incrível poder de dedução e raciocínio.

É lógico que o que propomos nas dartigo não chega nem aos pés disso, mas não deixa de ser muito interessante, principalmente se for levado em conta que não foi usada nenhuma linguagem específica para programação em IA, como o LISP e o PROLOG, sendo realizado totalmente em Pascal.

Um programa em IA simula de algum modo o pensamento humano (ou pelo menos tenta), fazendo que o próprio programa tome uma decisão ou então faça uma dedução sobre algum fato.

Você que sempre escuta de seus pais e colegas: "O que é que você tanto faz na frente daquela máquina burra ?!" terá chance de se defender, mostrando-lhes que o seu computador nilo é uma máquina assim tibo burra, e que, se corretamente programado, pode até "aprender". Caso o programa cometa algum erro, este aprende a nilo fazê-lo novamente.

Um caso típico de programas que utilizam técnicas de IA são os jogos de tabuleiro como o xadrez e o gamão. As primeiras partidas são facilmente vencidas por você, mas, depois de um certo tempo, fica praticamente impossível vencer a máquima, pois o jogo "aprende" a não perder, com seus próprios erros. O que podemos fazer em Pascal é simularmos matematicamente alguns procedimentos que facilitam a programação em IA.

O algoritmo utilizado 6 o da árvore (sem podas), por ser o de mais fácil implementação, mas nem por isso o programa deixa de ser interessante, pois o mesmo superou todas as expectativas em relação ao desempenho.

O método da árvore consiste em seguirmos um determinado caminho

(galho) até chegarmos a uma resposta coerente (fruto).

O programa mostrado é conhecido tecnicamente por reconhecedor. No nosso caso, como o próprio nome indica, é capaz de reconhecer uma pessoa baseado em suas características ou em fatos a ela referentes.

A situação correspondente na toda humana é a seguinte: um amigo seu tibe pergunta se você conhece uma determinada pessoa. A priori, você mão se lembra e vai, então, fazendo uma série de porguntas que o ajudarão a reconhecê-la. O reconhecimento, neste caso, dáse quando uma imagem mental da pessoa em questão é formada no seu consciente.

Caso você tenha pensado em outra pessoa diferente, irá procurar alguma coisa que diferencie a pessoa em questão da que você pensou, de modo a não cometer o mesmo erro novamente, certo?

Analisemos, agora, como é constituída uma árvore. Para isso, observe a figura 1 atentamente.



O número 1 no topo da árvore é a semente (ou pergunta inicial). A partir desta pergunta, podemos distinguir até oito frutos (que estão na base da árvore). Os frutos são as terminações dos galhos. Note que há apenas um caminho

possível para chegarmos a cada fruto e é isso que nos permite identificá-lo corretamente.

Suponha que nos "nós" da árvore (chamaremos de "nós" os pontos por onde passam dois ou mais galhos) hajam perguntas e cada vez que a resposta for "sim", você ande para a esquerda, e quando for "não", ande para a direita.

Por exemplo: para chegarmos ao

fruto 13, devemos responder não à pergunta do nó l, sim à do no 3 e não à do nó 6. Chegaremos, então, ao fruto em questão.

Suponha, agora, que a resposta obida em 13 esteja errada. Devemos, então, converter este fruto em um nó, com uma pergunta que nos permita distinguir a resposta certa da obida, e criar dois frutos, um com a resposta certa e outro com a obida.

No caso mencionado, as últimas linhas da árvore ficarão como as mostradas na figura 2. fig. 2 g 9 10 11 12 13 14 15

Para construirmos uma árvore, basta escolhermos uma semente inicial (1) e ir multiplicando este valor por dois para uma resposta positiva, e multiplicando por dois e somando um para uma resposta negativa.

Concluímos, então, que um caminho é formado por números que são o dobro, ou o dobro mais um, do número anterior ao mesmo, no caminho.

Este é o procedimento matemático adotado pelo algoritmo da árvore (sem podas). São exemplos de caminhos:

a) 1, 2, 4, 8, 17, 34, 69 b) 1, 3, 6, 13, 26, 53, 107 O que o nosso programa faz é estruturar uma árvore deste tipo para então seguir os galhos até chegar a um fruto coerente.

No programa, a semente é a pergunta "É homem ?" e os dois frutos iniciais são "João", para uma resposta afirmativa, e "Maria" caso a reposta seja negativa.

Você deve substituir estes dois nomes por outros de sua conveniência.

Se o programa for utilizado com o Turbo Pascal em opção de compilação em memória, o array responsável pelo número de nomes não deverá ser superior a 220. Na opção de compilação em disco, não deverá ser superior a 840.

Este programa foi elaborado para reconhecer pessoas, mas nada impede que seja usado em áreas profissionais, como por exemplo na área médica. Neste caso, se você é médico, poderá colocar em cada nó um sintoma e nos frutos um pré-diagnóstico.

É possivel aplicarmos o programa em robótica.

Neste caso, suponha que você quer fazer com que um robô pegue um determinado objeto em sua casa e o leve até você. Orbô teria um mapa de sua casa e ila he perguntando a respeito dos locais onde o objeto em questão estaria, selecionando, assim, o local exato para ir até lá et razer-lhe o ul objeto.

As possibilidades de uso de IA são ilimitadas.

Há casos de programas para geoprospecção, estrategistas militares, diagnóstico de doenças, e muitos outros tipos.

DANGERSOFT



### SOFTWARE

### Lançamentos consagrados:

GAME OVER, MASTERS OF THE UNIVERSE, INCIANA JONES, HUNORA, CAPITAN SEVILLA, FANKY PUNKY, CAPITAN SEVILLA II, GAME OVER II, STREAKER, MASK, CRAZY CARS, TURBO GIRL, PLAY BALL, MAOMIX, BLACK BEARO, SNAKE IT, SEX MAN, STAR SOCCER, MATCH CAY II, ELITE 88, LA HERANCIA, WORLO GAMES, OESPERAOD, LA ABAOIA OEL CRIMEM, CALIFORNIA GAMES, STRIP POKER, OOM OUIXOTE ROMA A CONOUISTA OO IMPERIO, E MUITO MAIS

Solicite SUPER CATALOGO ILUSTRACO grátis!

Jogos a partir de Cz\$ 40,00

Promodanger

GAME OVER I e II -- Cz\$ 1,800,00

Disco ou Fita Incluidos

Game Espatacular

La Herancia -- Cz\$ 1,800,00

Disco Incluido

Envie Cheque Nominal ou Vale Postal a LPM REPRESENTAÇÕES LTDA. Se você mora no Rio de Janeiro, VISITE-NOS. Sinta o que há de melhor em atendimento. AV. N. S. COPACABANA, 435, sala 903 — RIo de Janeiro — RJ — CEP 22020. Para maiores informacões, lígue (021) 255-0796

CRAZY GAMES FOR NORMAL PEOPLE

| program intart;                           | function schar(x:real):integer;   | if te.k=2 then                       | {apresentação}                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| fast-in-a-d- d                            | var ya:integer;                   | begin                                |                                         |
| (otimização de arrays para<br>velocidade) | begin                             | writeln('Por acaso 6; ');            | procedure apresentação;                 |
| (\$X:1                                    | ya:≈l;                            | writeln(te.p,' ?');                  | begin                                   |
| [9v.]                                     | while q[ys].ocx do                | re:=gr;                              | chacr;                                  |
| (dans de definica de store)               | ya:=ya+1;                         | if re<>s then                        | writeln("                               |
| (área de definição de tipos)              | achar:=ya;                        | begin                                | ·················):                     |
|                                           | end;                              | writeln("Ouem 6 ?");                 | writeln(* IntArt 1.00*                  |
| type fi=string[40];                       |                                   | readin(ar);                          | writeln(' (C) 1988                      |
| type pd=record                            | {ler dados do disco}              | writeln("Dê uma                      | by');                                   |
| k:integer,                                |                                   | diferença entre ');                  | writeln(* Victor E.                     |
| c:real;                                   | procedure lds;                    | writeln(te.p,' e ',ar);              | Welman');                               |
| p:fiç                                     | begin                             | readin(tr);                          | writeln(' e');                          |
| end;                                      | j;m0;                             | writeln(to.p);                       | writeln(' A F.                          |
|                                           | assign(aqv,aqv_arq);              | writeln(tr. '7');                    | Shalders');                             |
| (área do definição de variáveis)          | reset(aqv);                       | re:==sr.                             | writeln(*                               |
|                                           | while not eof(aqv) do             | if recos then                        | ');                                     |
| VAI                                       | herin.                            | begin                                | and;                                    |
| q : array[0250] of                        | read(aqv,d);                      | co:=db(te.c);                        |                                         |
| pd; {array do número de pessoas}          | q[j]:=d;                          | te.c;=dm(te.c)                       | {corpo do programa principal}           |
| d,te,b † pd;                              | j:=j+1;                           | end                                  | (aniba no biolitaria bioreduct)         |
| m,s ; string[3];                          | and;                              | olse                                 | begin                                   |
| ar,tr,aqv_arq : fi;                       | J:nJ-1:                           | bogin                                | scotting.                               |
| co treul;                                 | a[0]:=b:                          | co:=dm(te.c):                        | apresentação;                           |
| j,l,h,m,a : integer;                      | end:                              | se.c:=db(se.c);                      | gotoxy(1,10);                           |
| agy ; file of pd;                         | energy.                           | end;                                 | q(0).k:=1;                              |
|                                           | [gravar no disco]                 | q[1].k:=1;                           | q(0).c:=1;                              |
| [le nm caractere do teclado]              | (Bravel to erroot                 | q[]].p:=tr:ir(te.p,te.c);            | q[0].p:='É HOMEM';                      |
|                                           | procedure gds;                    | ir(ar,co);                           |                                         |
| function gr:char;                         | begin                             | end:                                 | b:mq[0];                                |
| var spichar;                              | assign(aqv_aqv_arq);              | l:=j+1:                              | q[1].k:=2;                              |
| begin                                     | rewrite(aqv);                     | end;                                 | q{1}.c:=2;                              |
| readin(rp);                               | for h:=0 to j do                  | and:                                 |                                         |
| gr:=upcase(rp);                           |                                   | end:                                 | [*** semente da parte                   |
| end;                                      | write(aqv,q(h));                  | end;                                 | masculina ***}                          |
|                                           | close(aqv);                       | Martinto Marcollo, Americano         |                                         |
| function rx(x:integer):real;              | end;                              | (inicialização do vetor)             | q[1].p:='Joso';                         |
| var i imteger;                            |                                   |                                      |                                         |
| axumalt                                   | procedure ir(ss:fi;m:real);       | procedure init,                      | q(2).k:=2;                              |
| bezin                                     | var i,v :integer;                 | var væring[11];                      | q[2].c:=3;                              |
| same i-                                   | begin                             | begin                                |                                         |
| for i=1 to x do                           | k=0;                              | writeln('Carregar arquivo ?');       | [*** aomento da perto                   |
| ax:m10°ax:                                | while ((q[i].ocrr)and(icej)) do   | Vinge                                | feminina ***]                           |
| EXPOSE SALES                              | i=1+i;                            | if v=s then                          |                                         |
| end:                                      | for v:=j downto i do              | begin                                | q(2).p:='Maria';                        |
| COMA                                      | q[v+t]:::q[v]; .                  | writeln('Nome do arquivo             |                                         |
| [dobrar]                                  | q(i).c:=m;                        | 7');                                 | j:=2;                                   |
| Encotan I                                 | q[i].k:a2;                        | readin(v);                           | s:='S';                                 |
| function db(x:real):real;                 | q[i].p:=ss;                       | chrice;                              | init;                                   |
|                                           | j:wj+1;                           | adv_arq:wv;                          | m:=1;                                   |
| begin.                                    | end;                              | lds;                                 | while m>0 do                            |
| a:=trunc(ln(x)/ln(10));<br>if a<=9 then   |                                   | end;                                 | begin                                   |
|                                           | [controle principal de processos] | writeln;                             | writeln('Pense em alguém:');            |
| db:=2*x                                   |                                   | end;                                 | ctr:                                    |
| clse                                      | procedure ctr;                    |                                      | writeln('Mais alguém 7');               |
| db:=rx(a-9)*x                             | begin                             | {finalização do programa}            | re:mgr;                                 |
| end;                                      | 1:=0:                             |                                      | if recos then m:=0;                     |
|                                           | while l-c=j do                    | procedure final:                     | end;                                    |
| [dobrar mais um]                          | begin                             | var v:string[11]:                    | final:                                  |
|                                           | te:=q[1];                         | begin                                | *************************************** |
| function dm(x:real):real;                 | if te.k=1 then                    | writeln('Salvar arquivo ?'h          | end.                                    |
| begin                                     | begin                             | Aimali<br>attenti attati sidetao i V | CHU.                                    |
| a:=trunc(ln(x)/ln(10));                   |                                   | if vas then                          |                                         |
| if a<=9 then                              | writeln(te.p,' ?');               |                                      |                                         |
| dm:=2*x+1                                 | retings;                          | begin                                |                                         |
| else                                      | if rees then co:=db(te.c)         | writeln('Nome do arquivo             |                                         |
| dm:=rx(a-8)*x                             | else co:=dm(te.c);                | 7'%                                  |                                         |
| end:                                      | l:=achar(co);                     | readin(v);                           |                                         |
|                                           | end;                              | adv_ard:wv;                          |                                         |
| (achar nomes)                             |                                   | gds;                                 |                                         |
|                                           |                                   | end;                                 |                                         |
|                                           |                                   |                                      |                                         |

end:

### O COMANDO DRAW

PROF. PERLUIGI PIAZI

O comando DRAW do BASIC MSX, na realidade, é uma macro linguagem gráfica que permite a elaboração de descnhos complexos nas telas 2 e 3.

Sua sintaxe é extremamente simples

DRAW (expressão ou variável string)

A montagem do desenho é feita através da string que deve conter uma sequência de códigos cuja memorização e compreensão é relativamente simples.

Para melhor entender o que será discutido a seguir, você deve ligar seu MSX e digitar o programa da figura 1.

FIG.1

10 SCREEN 2 20 LINE(0,0)-(255,191),,B 30 FOR L=0 TO 191 STEP 10 40 FOR C=0 TO 255 STEP 10 50 PSET (C,L) 60 NEXT C,L 1000 GOTO 1000

Rode-o e você terá uma retícula na SCREEN 2, que servirá como referência para os desenhos que iremos gerar (figura 2).

FIG.2



Você deve imaginar um ponto se movendo na tela, como se fosse a ponta de um lápis, tragando as figuras que você deseja. Visualizando a tela como se fosse um mapa, com o Norte para cima, este lápis pode ser movimentado em 8 direções diferentes figura 3).



Para memorizar, basta lembrar que os 4 pontos cardinais principais são indicados pelas iniciais das direções em inglês:

- U = Up (para cima)
- D = Down (para baixo)
- L = Left (para esquerda)
- R = Right (para direita)

e os secundários (diagonais) estão em ordem alfabética (E, F, G, H), começando do Norte e girando no sentido horário.

Breque o programa na tela com CONTROL+STOP, acrescente as linhas da figura 4 e rode-o. Você deve obter a figura 5.

FIG 4 100 DRAW\*BM60,60" 110 A\$="U30R30G30" 120 DRAW A\$

FIG 5

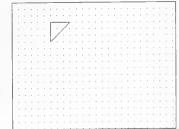

A linha 100 localiza a ponta do "lápis" nas coordenadas (60,60), como você pode verificar pela retícula.

A linha 110 define uma variável string (A\$) que contém a sequência de comandos a serem executados pela 120:

U30 = desenha uma linha de 30 pontos para cima (Up) R30 = desenha uma linha de 30 pontos para direita (Right) G30 = desenha uma linha de 30 pontos para baixo e 30 pontos para esquerda.

Agora que seu desenho foi definido pela variável A\$, você pode fazer algumas alterações: a escala do desenho, por exemplo, pode ser alterada pelo parâmetro S. O valor inicial (default) é S4, pois cada unidade corresponde a 1/4 de ponto.

Experimente acrescentar ao seu programa a linha: 115 DRAW "S8"e você estará dobrando a escala do desenho.

Rode o programa assim alterado para se certificar do efeito. Você pode, também, alterar a orientação dos seus "pontos cardinais" usando o parâmetro A. As orientações definidas por A estão detalhadas na figura 6.

FTG 6









Experimente alterar a linha 115 para: 115 DRAW "S4A1"de maneira a reestabelecer a escala inicial (S4) e rodar a orientação dos eixos de 90 graus no sentido antihorário (A1).

Rode o programa assim alterado e você deverá obter o desenho mostrado na figura 7.

fig 7

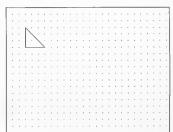

Vamos, agora, entender o parâmetro B., já utilizado na linha 100 do programa. Ele permite movimentar o "lápis" sem que o mesmo desenhe nada. Exemplificando melhor, leve o cursor até a linha 110 e, usando a tecla INSERT, coloque um B na frente do R30 de maneira a obter:

110 AS= "U30BR30G30"

Rode novamente o programa com esta alteração e note como o lápis se desloca de 30 pontos para direita sem desenhar nada. Cuidado, como estamos em A1, o nosso "para direita" virou "para cima" na tela (figura 8).

figura 8



Um outro parâmetro importante é o N: ele permite descnhar passos sucessivos fazendo o "lápis" voltar sempre à posição inicial. Altere, novamente, a linha 110 para:

110 A\$ = "NU30NR30NG30"e rode o programa assim alterado. Você obterá o desenho da figura 9.



Para movimentar o lápis até um ponto qualquer da tela, devemos usar o parâmetro M: el e é sempre seguido de dua, scordenadas (X e Y) separadas por uma vírgula. Se, em frente aos valores das coordenadas, digitarmos um sinal (+ ou -), o deslocamento do lápis será relativo, isto é, o novo valor de X e Y será igual ao determinad on olitimo passo, aerescido (+) ou decrementa do 1, do valor indicado pelas coordenadas que seguem o M.

Para entender melhor, vamos fazer as seguintes alterações no nosso programa:

110 A\$ = "U30R30G30M+20,-50"para voltar a desenhar nosso triângulo inicial, acrescido de um deslocamento relativo, 115 DRAW "\$4A0"para restabelecer a escala inicial e a

orientação normal (U para cima na tela)

130 DRAW "BM120,120"

140 DRAW Ase para deslocar o "lápis" para as coordenadas (120,120) e desenhar novamente a figura definida por AS.

Você deverá obter o descriho da figura 10.

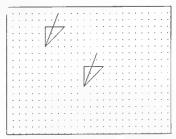

Se as coordenadas que seguem o M não tiverem sinal, o deslocamento será absoluto, ou seja, o "lápis" se deslocará sempre para o mesmo ponto independentemente de sua posição no último passo. Experimente alterar a linha 110 retirando os sinais das coordenadas.

110 A\$ = "U30R30G30M20,50" e rode o programa assim alterado. Você obterá o desenho da figura 11. Note que a posição final do "lápis" é a mesma em ambas as figuras!

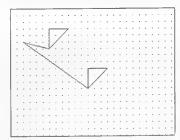

O parâmetro C permite definir a cor do "lápis" (de 0 a 15).

Na SCREEN 2 deve-se tomar o cuidado de usar a mesma cor na horizontal de 8 em 8 pontos para não pintar inadvertidamente uma área vizinha. Isto significa que, para um dado Y, se usamos uma certa cor no X de 0 a 7, ou de 8 a 15, ou de 16 a 23, etc, não podemos definir outra cor no mesmo intervalo, sob pena de alterra a cor do que lá foi desenhado.

A expressão string que define o desenho a ser executado pelo DRAW pode conter variáveis (numéricas ou alfanuméricas). Neste caso, elas devem ser precedidas por um "prefixo" e seguidas de um "sufixo" para que o DRAW posa reconhecè-las.

As variaveis numéricas devem ser precedidas por um "=" e seguidas por um ",". As variaveis string (alfanuméricas) devem ter um "x" à frente e também devem ser seguias por um ",".

Vamos fazer uma experiência para compreender melhor a utilidade deste recurso. Apague ou grave o programa que estamos usando e digite o da figura 12.

FIG 12

```
100 SCREEN 2
110 LINE(0,0)-(255,191), B
120 As="U20R10010L10U10L10D10L10D10R10D
20"
130 FOR E=5 TO 1 STEP -1
140 PX=7.7%(E^2)+10:PY=4.8%(E^2)+8
150 DRAM*BMP=X; =PY: "
160 FOR D=0 TO 3
170 DRAM*S=E; A=D; XA4; "
160 NEXT D
190 PAINT(PX=1,PY+1)
200 NEXT E
210 GOTO 210
```

Ao rodá-lo, você deve obter o desenho mostrado na figura 13.



Você deve ter notado a utilidade deste recurso (inclusão de variáveis na string do DRAW) especialmente na construção de gráficos de funções maternáticas. Ao invés de usar o PSET e obter uma sucessão de pontos, você pode usar o DRAW e obter uma curva confínsa.

Digite, por exemplo, o programa listado na figura 14 para obter o gráfico de oscilações amortecidas em função do tempo (figura 15).

100 SCREEN 2 100 LINE(0,0)-(255,191),,B

120 LINE(0,80)-(255,80) 130 FOR X=0 TO 250 140 Y= 80\*(EXP(-,02\*X))\*SIN(.5\*X)

150 YC= 80-Y 160 PSET(X,YC)

170 NEXT X 180 GOTO 180

FIG 15

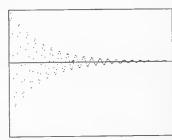

Como você pode notar, a primeira parte do gráfico é extremente confusa e só pode ser melhorada se colocarmos um STEP bem pequeno no laço do X, tornando o programa lentíssimo.

> Altere, agora, as seguintes linhas: 100 SCREEN 2: DRAW "BM0,80"

160 DRAW "M=X;,=YC;"e veja o efeito na figura 16. Melhorou bastante, não?

FIG 16

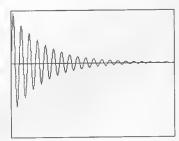

Resumindo, então, tudo o que aprendemos:

U, D, R, L, E, F, G, H movem o "lápis" nas direções dos pontos cardinais.

M(+-X,+-Y) move o "lápis" desde o ùltimo ponto até as coordenadas indicadas.

Se as coordenadas não tiverem sinal à sua frente, o deslocamento é absoluto. Se tiverem sinal, o deslocamento é relativo e os valores de +-X e +-Y indicam aeréscimos ou decréscimos em relação à última posição.

B

à frente de um comando move o "lánis" sem desenhar.

N

à frente de um comando faz o "lápis" voltar à posição de terminada pelo deslocamento anterior.

A

gira a orientação dos pontos cardinais.

C

define a cor do traço.

define a escala do desenho.

X

(variável string);

=(variável numérica)

O Prof. Picrluigi Piazzi é autor de vários livros para MSX dentro os quais o "CURSO DE BASIC MSX vol.2", a ser publicado brevemente pela Editora Aleph, a partir do qual foi adaptado este texto.

### SILVASOFT MSX PETROPOLIS MSX



Aqui você encontra: Educativos

- Abelha Sabia

-- Mago Voador

-- Trigonometria -- Corpo Humano Aplicativos

—Controle de Estoque

—Controle Bancário

—MSX Tools
 —Editores de Grálico/Som/Voz

Jogos Cz\$ 300 ou 350 Adventures Cz\$ 380 Educativos Cz\$ 350 Aplicativos Cz\$ 600

E os melhores jogos:

Madmix—Black Beard—World Gemes—Terpan—Labadia del Creimen—Turbo Girl— Metch Dey II—Super Star Soccer—Alehop—Indiana Jones

Para adquirir estes programas basta escrever uma carta com nome e endereço legíveis pedindo os programas desejados e um cheque nominal e cruzado a Silvasoft Ltda. ou vale postal. Peça nosso listão grátis, ou venha ao nosso Show Room:

Rua do Imperador 518/302 CP 91.321 CEP 25600.

Peçe nosso Jornal

### ARQUIVOS DE LOTE

Descubra esta facilidade do DOS

BRUNO MARRUT

Você já deve ter tido a necessidade de executar uma sequência de comandos várias vezes no DOS.

Para facilitar esta tarefa, existe un tipo de arquivo, o arquivo de lote, que é um arquivo de texto ASCII, podendo, portanto, ser criado em qualquer processador de texto que efetue a gravação neste formato, devendo ter, necessariamente, a extensão ".BAT"

Um arquivo de lote também pode ser utilizado com o comando COPY do DOS, utilizando-se a seguinte sintaxe: COPY CON xxx.BAT (xxx representa o nome do arquivo a ser criado).

Apóso comando COPY, usamos o dispositivo CON, que vem a significar teclado, ou seja, os dados digitados via teclado serão gravados no arquivo xxx.BAT. Para finalizarmos a operação, indicarmos ao computador que desejamos parar de gravar informações no arquivo e que ele pode encertar a operação, devemos teclar VZ. Com este comando, o disk drive deve ser acionado e o DOS gravará o arquivo xxx.BAT.

O comando COPY possui, além da função mais básica e que é por todos utilizada, que é a de copiar arquivos de um disco para outro, a de gerar arquivos de lote, conforme foi visto acima, e a de copiar um arquivo que se encontre em ASCII na impressora, à medida que o mesmo é visualizado na tela. Assim, um texto gravado através do MSXWRITE, por exemplo, pode ser impresso com o comando COPY. Como-exemplo, para um arquivo gravado em ASCII de nome CPU.TXT

### COPY CPU.TXT PRN

Logicamente, se o arquivo não estiver no formato ASCII, a operação acma resultará em alguma coisa de estranho.

Mas a função deste artigo não é explica: aos leitores o comando COPY, e sim as vantagens do arquivo de lote.

Nos arquivos de lote devem ser utilizados comandos do DOS, da mesma forma que os mesmos seriam digitados via teclado, sendo que cada arquivo poderá conter um ou mais comandos, desde que cada comando esteja em uma linha separada.

A execução de um arquivo lote se dá da mesma forma que um comando do DOS, ou seja, digitando-se o seu nome, sendo que não há necessidade de se informar a extensão ".BAT".

Poderemos criar, por exemplo, um arquivo de lote que nos fomeça o diretório do disco. A este arquivo podemos chamar simplesmente de D.BAT. Assim, ao digitarmos D no DOS, o mesmo processará o comando DIR de acordo com os parámetros que especificamos no arquivo de lote. Concluindo, economizamos o tempo de digitação de vários caracteres.

#### Exemplo:

| COPY CON D.BAT | + RETURN |
|----------------|----------|
| DIR            | + RETURN |
| ^Z             |          |

### Digite:

D+RETURN

Você deverá obter como resultado o diretório do disco do drive corrente.

Mas os arquivos de lote possibilitam muito mais do que o prático exemplo acima.

Vamos supor que você trabalhe muito com o dBase oucom o Supercale ou com qualquer programa que gere arquivos de dados que devem ser sempre copiados por questão de segurança. Nestes cases, podemos construir um arquivo de lote que chame o programa e que, após termos deixado de utilizá-lo, faça um backup do disco ou dos arquivos necessários, eliminando, assim, aquele fator preguiça que, ás vezes, nos sai tão caro.

É importante observamos que quando chamamos um programa dentro de um arquivo de lote, desde que o mesmo possa ser carregado no Sistema Operacional, quando encerrarmos a execução do mesmo, o controle voltará ao arquivo de lote em execução e não ao Sistema Operacional, o que possibilita efetuarmos o backup descrito acima. Da mesma forma, se dentro de um arquivo de lote fizemos a chamada de um outro arquivo de lote, o controle passará a ser deste e não daquele que o chamou. Ou seja, se em um arquivo de lote fizermos a chamada de um outro arquivo de lote, de nada adianta colocarmos comandos para serem executados depois desta chamada, pois os mesmos não serão executados.

Certos comandos do DOS podem fazer um grande estrago nos discos, caso não sejam bem utilizados, como é o caso do FORMAT, do COPY e do BRASE. Estes comandos também podem ser incluídos em um arquivo de lote a fim de tornar mais segura a operação de cópia de arquivos, principalmente nos casos onde se utilizam dados que, ao fim de uma seção de trabalho, devem ser copiados no arquivo de extensão "ANT", cujos dados, por sua vez, devem ser copiados em outro arquivo cuja extensão 4" V-VEL", por exemplo.

Um arquivo de lote poderá fazer estas tarefas perfeitamente sem que nos arrisquemos que uma falha nossa possa prejudicar todo o trabalho. Caso o nosso arquivo de lote tenha o nome de AUTOEXEC.BAT, este será executado automaticamente pelo DOS. Existem várias aplicações para este tipo de arquivo, como por exemplo chamar automaticamente um programa que se encontra em um disco, mudar a cor de fundo da tela e voltar para o sistema, etc.

Exemplo: mudança da cor de fundo

O programa AUTOEXEC.BAT poderá ser o seguinte:

COPY CON AUTOEXEC.BAT + RETURN BASIC COR.BAS

O programa em BASIC poderá ser este.

#### 10 COLOR 15,1:CALL SYSTEM

No exemplo acima utilizamos o programa AUTOEXEC.BAT para chamarmos o BASIC e rodar o programa COR.BAS, que também tem que estar gravado no mesmo disco, logicamente. O programa em BASIC eftua a mudança da cor de fundo e chama novamente o sistema

Já existem rotinas que permitem efetuar esta operação diretamente do Sistema Operacional e que serão vistas em outros artigos.

Este exemplo pode parecer um tanto trabalhoso na primeira vez que for executado, mas, depois, a cor de fundo da tela será mudada automaticamente, sem que o usuário tenha que mexer um único dedo sequer.

Existem comandos do DOS cuja função é facilitar o processamento dos arquivos de lote, como o REM e o PAUSE.

O comando PAUSE tem a finalidade de parar o processamento até que o usuário decida continuar, pressionando uma tecla. Este comando pode ser utilizado, também, com a função de solicitar ao usuário uma confirmação para a realização do próximo passo.

Podemos utilizar REM para imprimir informações na tela a respeito do que está sendo processado. Portanto, REM e PAUSE são usados, geralmente, em conjunto e permitem ao usuário um total controle da situação.

Assim, poderíamos incrementar, de certa forma, o exemplo dado acima para efetuarmos a mudança de cor.

COPY CON AUTOEXEC.BAT
+ RETURN
REM INSIRA DISCO COM O PROGRAMA
COLOR.BAS + RETURN
PAUSE + RETURN
BASIC COLOR.BAS + RETURN
'Z

O programa COLOR.BAS não necessita de alteração.

Neste caso, caso houvessem comandos para serem executados após a linha BASIC COLOR.BAS, os mesmos não seriam executados, pois efetuamos a chamada do BASIC. Para voltarmos ao Sistema Operacional, basta darmos o comando CALL SYSTEM, pois, ao inicializarmos, efetuamos o carregamento do mesmo.

Os arquivos de lote podem ter o seu processamento interrompido ao se pressionar as teclas CTRL STOP, sendo que o sistema irá solicitar confirmação para o encerramento do trabalho.

Neste artigo lhe demos as condições para que você possa utilizar este poderoso comando do DOS e que somente em poucos manuais que acompanham os Drives vem bem explicado

As utilizações que você irá dar caberão exclusivamente às suas necessidades.



### SCREEN 0

Tirando todas as vantagens da screen 0

### ANDRÉ I DE EREITAS

O processador de vídeo dos micros da linha MSX possui vários modos de tela, conforme já é de conhecimento dos usuários de, visto que o comando SCREEN, do BASIC, permite a entrada em quatro tipos de tela diferentes.

Todas estas telas possuem uma estrutura diferente e utilizam diferentes áreas da memória de vídeo para trabalho.

Neste artigo, veremos como está estruturada a memória de vídeo na SCREEN 0 e como poderemos tirar proveito de algumas rotinas existentes na ROM do micro para trabalhar, mesmo em BASIC, de forma rápida e elegante neste modo. Também veremos como usar estas rotinas em Assembly, caso você necessite delas em seus programas.

Não reparem se alguns nomes para variáveis ou labels que eu apresento seiam sem sentido nara usuários não conhecedores do inglês, mas isto se deve ao fato de terem origem nesta língua.

Prefiro usar os originais, pois são os adotados por toda literatura mundial a respeito dos micros MSX.

Os exemplos fornecidos em mnemônicos do Z80 estão de forma a ser corretamente assemblados pelo assembler GEN 80, da Hisoft, em qualquer versão, disco ou fita

Caso o seu assembler não seja o mesmo e apresente alguns erros, estes poderão ser por tamanho máximo de caracteres permitidos em Labels (geralmente 5 ou 6) ou, então, pela notação usada para designar constantes hexadecimais.

No GEN, usamos o símbolo # antes da constante que, por exemplo, supondo a constante #F000, poderá mudar para 0F000H ou somente &F000, dependendo do assemblador.

Nas rotinas apresentadas não estão definidos enderecos onde as mesma serão alocadas pela pseudo-instrução ORG. 1sto você irá definir de acordo com suas necessidades.

### A ESTRUTURA VRAM NA SCREEN 0

O modo de vídeo correspondente ao SCREEN 0 é um modo de texto que apresenta 24 linhas de 40 caracteres cada uma podendo haver somente uma cor para todos os caracteres no vídeo e uma só cor para o fundo de tela, não possuindo a característica de trabalhar com SPRITES.

Este modo está estruturado na VRAM (memória de vídeo) da seguinte forma:

Enderecos

O a 959 - área de caracteres na tela  $(24 \times 40 = 960)$ 

Enderecos

2048 a 4095 - tabela de formação de caracteres, sendo que cada um dos 256 caracteres precisa de 8 bytes para sua definição ( 256 x 8 = 2048 ).

Para entender o que se passa, experimente o programa:

- SCREEN 0: KEY OFF: CLS: J=0
- 20 FOR I = 0.TO.959
- VPOKE IJ
- 40 J = (J + 1) MOD 256
- 50 NEXT I

Este programa mostrará como estão as posições da tela, colocando caracteres nas suas respectivas posições, escrevendo diretamente na VRAM.

As cores não estão mapeadas na VRAM, mas sim na memória RAM do micro, sendo transferidas diretamente ao processador de vídeo quando definidas pelo comando COLOR.

### INICIALIZANDO A TELA DE TEXTO

No BASIC MSX, para acessarmos a SCREEN 0, simplesmente damos o comando SCREEN 0 (mais simples imposs(vel).

Em Assembly, devemos fazer uma chamada à rotina INITXT, presente na ROM do BIOS no endereco &H6C.

Esta rotina tem como parâmetros as variáveis de memória TXTNAM (&HF3B3) e TXTCGP (&HF3B7).

TXTNAM guarda o endereço da memória de vídeo onde está a tabela de posições onde os caracteres aparecem na tela, que vamos chamar de tabela de posição de caracteres.

TXTCGP guarda o endereço da VRAM da tabela a partir da qual estão os bytes que definem a forma de cada caracter. oito bytes para cada caracter, a qual chamaremos tabela de definição dos caracteres.

Estas variáveis se encontram na RAM utilizada pelo BASIC e BIOS do MSX e devem possuir os valores 0 para TXTNAM e 2048 para TXTCGP. Em Assembly, a chamada à INITXT se pareceria com o descrito abaixo:

EOU #006C; INITXT: Rotina do BIOS TXTNAM: EOU #F3B3; var. Tabela de posições FOIL#F3B7; var. TXTCGP: Tabela de caract. INICITX: DO0.JH C.1

> posicão na VRAM LD (TXTNAM).HL: escreve na variável LD HL#800: posição na VRAM

LD (TXTCGP),HL; escreve na variáveI CALL INITXT: chama rotina RET:

Isto equivale a você digitar, no BASIC, o comando SCREEN 0, sendo que

em Assembly você deve tomar o cuidado de salvar os registradores do Z80 antes de chamar esta rotina e restaurá-los após a chamada para não criar confusões com outras rotinas que possam estar sendo usadas por seu programa. Esta rotina altera todos os registradores do Z80.

#### LIMPANDO A TELA

Ouando queremos limpar a tela. no BASIC, simplesmente digitamos CLS. A rotina correspondente no BIOS se chama também CLS e é eocontrada no endereço &HC3.

Para limpar a tela em Assembly, basta definir no seu programa um label chamado CLS com o endereco, na forma:

### CLS: EOU #00C3

Para limpar a tela, a qualquer hora, no seu programa, basta chamar esta rotina:

CALL CLS

### MUDANDO AS CORES

As cores para caracteres e fundo não são definidas na VRAM, mas sim em duas variáveis de memória presentes na RAM do micro que é utilizada pelo BA-SIC.

As variáveis e seus enderecos na memória são as seguintes:

> FORCLR - cor dos caracteres Endereco &HF3E9 BAKCLR - cor de fundo Endereco &HF3EA

Estas variáveis são lidas pelo sistema MSX durante algumas operações que este realiza com o vídco e são passadas pelo micro para um determinado registrador do processador de vídeo, sendo que, se quisermos alterar as cores, devemos escrever seu código nestas variáveis e depois chamar a rotina para alterá-las. É desta forma que, inconscientemente, estamos agindo, pois o micro faz todo o trabalho quando damos um comando como COLOR 15.1 no BASIC.

Se quisermos esta operação realizada sem o comando COLOR, devemos setar as variáveis de memória com os valores das cores correspondentes e depois chamar a rotina existente na ROM que faça esta alteração, que é chamada de CHGCLR e se encontra no endereço &H62.

1sto pode ser feito da seguinte

forma: 10 DEFUSR = &H62 REM Rotina CHGCLR REM 20 POKE &HF3E9.8 (FORCLR) Cor de caracteres 30 POKE & HF3EA.4 REM Cor de fundo (BAKCLR) 40 X = USR(0)

É claro que usar um programa destes para mudar as cores no BASIC é desperdício e nada elegante, mas, em Assembly, ele funciona de forma semelhante. Por isso eu mostrei o equivalente em BASIC.

Em Assembly, seria feito da seguinte forma:

CHGCLR: EQU #0062 : Rotina da ROM FORCLR: EOU #F3E9 : var. cor de caract.

BAKCLR: EQU #F3EA ; var. cor de fundo MUDCOR: LD A.8:

cor de caracteres POSICIONANDO O CURSOR E IMPRI-MINDO CARACTERES

primir um caracter, em BASIC, procederíamos como abaixo: 10 LOCATE 10.10

20 PRINT "A"

Se fosse um caracter especial, o caracter de código 1, por exemplo, poderiamos fazer:

### 10 LOCATE 10,10 20 PRINT CHR\$(1)

Se quiséssemos escrever direto na VRAM, teríamos que calcular o endereço:

10 LINHA= 10 20 COLUNA = 10 30 CALC=40 \* LINHA + COLUNA 40 VPOKE CALC, 1

Em linguagem de máquina, temos uma rotina no BIOS que imprime um caracter na posição corrente do vídeo. Esta é uma forma de se fazer a operação, desde que, antes, alteremos a posição corrente de impressão. Alterar esta posição é facil, pois existem duas variáveis de sistema: a CSRX e a CSRY que contêm a abscissa e a ordenada da posição na tela,

CSRY está no endereco &HF3DC e CSRX em &HF3DD na RAM. Se escrevermos em CSRY a nossa linha e em CSRX a coluna em que se quer posicionar, na próxima vez que imprimirmos um caracter, o mesmo estará nesta posição. Outro modo de posicionar é escrever no registrador H a coluna, no registrador L a linha e chamar a rotina POSIT (&HC6) do BIOS.

Para posicionamento via BIOS, teremos que considerar as posições válidas como entre 1 e 40 para coluna e 1 e 24 para linha, ao contrário do 0 e 39 para coluna e 0 e 23 para linha usado no BASIC.

Ainda poderíamos calcular, à Para posicionar o cursor e im- parte, o endereco da memória de vídeo onde se quer apresentar o caracter e lá escrever diretamente um byte correspondente, mas isto daria muito trabalho. Então, por enquanto, vamos deixar de lado este método, pois envolve acesso ao processador de vídeo via portas lógicas do micro.

Vou mostrar, a seguir, os dois métodos descritos acima.



- Drive 5.1/4 slin completo · Placa 80 colunas
- Moden de Comunicação
- Expansor de stot (c/4 stots) Gabinete p/drive com lonte fria
- \* Interface dupla p/drive
- \* Pacotão em disco. 100 jogos (escolher) + 10 discos 20,000,00
- \* Pacotão em fita 100 jogos (escolher) + 5 aplicativos + 7 litas - 20,000.00

SOLICITE NOSSO CATALOGO DE PROGRAMAS PARA FAZER A SUA ESCOLHA. ATENDEMOS TODOS ESTADOS EM 24 HORAS VIA SEDEX.

PARA FAZER S/PEDIDO ENVIE CHEQUE NOMINAL CICARTA DEYALHADA PARA A. NASSER.

Fillal Curitiba: Av. 7 de Setembro 3.146 Lj. 20-Shopping 7- Curitiba-PR-CEP 80010 - Tel.: (041) 233-0046 Método de posicionamento por variável de de memória:

CSRY: EQU #F3DC CSRX: EQU #F3DD

POSIC: LD A,10 ; coluna LD (CSRX),A LD A.5 ; linha

LD (CSRY),A
ou então, simplificando:

CSRY: EQU #F3DC

POSIC: LD HL,#0A05 ; 0A05 (0A = coluna 10; e 05 = linha 5) LD (CSRY),HL

; escreve os dois bytes ; ia que CSRY e CSRX

; são subsequentes.

### Método pela rotina POSIT:

POSIT: EQU #00C6
POSIC: LD H,10; coluna
LD L,5; linha
CALL POSIT

OBS: A rotina POSIT modifica o valor do registrador A.

Para imprimir o caracter, usaremos a rotina CHPUT no endereço &HA2, cujo caracter a ser impresso deve estar no registrador A, antes da chamada. Como exemplo:

CHPUT: EOU #00A2

IMPRIM: LD A,65; caracter "A", cod. 65

CALL CHPUT

Com as rotinas acima juntas, podemos posicionar e escrever um caracter de forma simples.

### IMPRESSÃO DE STRINGS

Para a impressão de uma string, basta um Loop em linguagem de máquina que imprima do primeiro ao último ca racter, usando o byte 0, por exemplo, para indicar o fim da string.

Para posicionar, basta usar a rotina de posicionamento uma só vez antes de começar a imprimir.

Como exemplo, o programa a seguir imprime:

REVISTA CPU - MSX"

CHPUT: EQU #00A2
IMPSTR: LD HL,STRING
: apontaHL p/ string

LOOP: LD A,(HL)
; A recebe caracter
CP 0; testa se é fim

IR Z.FIM vai p/ fim se zero
CALL CHPUT ; impr. caracter
INC HL ; avança ponteiro
JR LOOP ; volta
FIM: RET

STRING: DEFM
"REVISTA CPU - MSX"
DEFB 0 ; marca de fim de string

### CDMO ELIMINAR A LINHA DE FUNÇÕES

Existem duas rotinas no BIDS: uma delas retira do vídeo a linha de funções e a outra repõe a mesma em seu devido lugar.

São elas: ERAFNK (&HCC) - apaga funções DSPFNK (&HCF) - mostra funções

A maneira pela qual devem ser utilizadas é semelhante à rotina de CLS.. Estas rotinas modificam todos os registradores.

### ESCREVENDO DIRETO NA VRAM

Existem algumas rotinas no BIOS que executam a mesma função que, por exemplo, os comandos VPEEK e VPOKE do BASIC, e até mesmo eopiam blocos inteiros de bytes da RAM para a VRAM e vice-versa.

Estas rotinas funcionam na SCREEN 0, desde que respeitados os endereços das posições ou da tabela de caracteres neste modo.

São estas as rotinas do BIOS: RDVRM (&H4A) -

lè um byte da VRAM, no endereço especificado por HL, retornando o byte no registrador A. WRTVRM (&H4D) -

escreve um byte na VRAM, no endereco especificado por HL, sendo este byte

passado pelo registrador A. FILVRM (&H56) -

preenche uma área da VRAM com o by te especificado pelo reg. A, começando no endereço especificado pelo registrador HL, sendo a quantidade de bytes passada pelo registrador BC.

### LDIRVM (&H5C) -

copia um bloco de bytes de tamanho especificado por BC, da área da RAM apontada por HL para a área da VRAM apontada por DE.

LDIRMV (&H59) -

copia um bloco de bytes de tamanho especificado por BC, da área da VRAM apontada por HL para a área da RAM apontada por DE.

As duas primeiras rotinas somente modificam o conteúdo do registrador A, e as demais alteram o conteúdo de todos os registradores.

Como exemplo de utilização, o

programa abaixo enche a tela com caracteres "A": FILVRM: EOU #0056

ENCHE: LDHL,0; inicio da VRAM LD BC,960; (40 x 24)

caracteres
LD A,65 ; caracter "A"
CALL FILVRM
RET

### ROTINAS ADICIONAIS

Estas funções que vou descrever a seguir não têm relação direta com a SCREEN 0, mas são úteis quando se tenta desenvolver um programa que dependa de informações apresentadas no vídeo.

Desabilitando e habilitando o processador de vídeo:

Usado quando se quer montar uma tela e depois tomá-la visível de uma só vez, já pronta. Crie o seu programa, montando a tela normalmente e, antes de começar o código que gera a tela, inclua uma chamada à rotina DISCR (&;H41). A imagem que o processador de vídeo envia para o circuito do monitor some, ficando desabilitada, mas o processador continua a operar de forma correta e normal. Quando terminar a montagem da tela, habilite novamente o vídeo com a rotina ENASCR (&;H44). A tela surgirá toda de uma vez, já pronta.

Experimente: 10 DEFUSR =&H41:REM DISSCR 20 DEFUSR1=&H44:REM ENASCR 30 CLS

40 X =USR(0) 50 FOR I =0 TD 14

60 LOCATE I,I: PRINT "TELA MON TADA SEM VOCE VER"

70 NEXT 1 80 X =USR1(0)

Lendo um caracter do teclado e imprimindo numa posição do vídeo:

A rotina CHGET (&H9F) realiza a leitura de um caracter do teclado, não se referindo a SCREEN 0, mas muitas vezes, num programa com selecão de opcões apresentadas no vídeo, deseiamos ler uma opção e escrever ao lado de uma pergunta apresentada na tela. Podemos fazer, utilizando as rotinas de posicionamento e impressão de strings já descritas, o seguinte:

CHGET: EOU #009F CHPUT: EQU #00A2 CSRY: EOU #F3DC

OPCAO: LD HL.#0A05; posiciona LD (CSRY) HL

LD HL.MESG:

aponta mensagem CALL LOOP: imprime CALL CHGET: lê caracter e re torna; o mesmo no reg. A

CALL CHPUT: impr. caracter

no reg. A

LOOP: LD A.(HL)A recebe caracter CP 0 : testa se e fi JR Z.FIM: vai p/ fim se zero

CALL CHPUT ; impr. caracter INC HL; avanca ponteiro

JR LOOP: volta RET

FTM: MESG:

DEFM "Qual a opção ? " DEFB 0

### PAGINANDO A SCREEN 0

Um truque pode ser feito na SCR FEN 0 e aproveitar o resto do espaço livre da VRAM não utilizado pelo processador para simular páginas de vídeo, montando telas em cada uma e "chaveando" estas telas como quiser. Existe a função BASE, no BASIC MSX e esta função trahalha com as características dos modos de vidco.

O BASE(0) guarda o endereço inicial da tabela de posições na tela da SCREEN 0. Mudando o valor do BASE(0) que, normalmente, é zero, podemos fazê-lo apontar para outras áreas da VRAM.

Por uma certa característica de enderecamento do processador de vídeo, devemos alterar o BASE(0) somente em múltiplos de 1024 bytes e não podemos fazê-lo coincidir com o endereco da tabela de caracteres, senão não entenderemos mais nada do que estiver no vídeo, pois estaremos escrevendo no vídeo e por cima da tabela de caracteres simultaneamente. O programa em BASIC, abaixo,

vai montar telas nas "páginas" 1 e 2 escolhidas arbitrariamente e ficará alternando as mesmas

100 ON STOP GOSUB 220: STOP ON

110 BASE(0) = 1024; SCREEN 0 120 LOCATE 10.10: PRINT "TELA EM PAGINA 1"

130 BASE(0) = 4096: SCREEN 0 140 LOCATE 8.8 : PRINT " 150 LOCATE 8,10: PRINT "\* TELA EM PAGINA 2

160 LOCATE \$ 12: PRINT " 170 FOR 1=1 TO 500: NEXT I 180 BASE(0) = 4096

190 FOR 1=1 TO 500: NEXT I 200 BASE(0) = 1024

210 GOTO 170

220 BASE(0) = 0 : SCREEN 0 230 RETURN 240

240 END

O programa acima simula a presenca de páginas de memória no MSX. Sempre que mudamos o valor de BASE(0) estamos alterando o ponteiro de onde se encontra a tabela de posições no vídeo presente na VRAM.

A cada comando SCREEN 0 colocado após a mudança do valor de BASE, inicializamos o modo zero para este novo endereco do ponteiro, mas não destruindo o conteúdo de outras partes da VRAM

Depois de cada mudança, escrevemos o que guisermos no vídeo e tudo ficará guardado em árcas da VRAM diferentes.

A cada nova mudança, agora, do valor de BASE, voltamos a apontar para estas regiões "salvas" na memória de vídeo, fazendo os dados presentes aí reaparecerem na tela.

Para simplesmente apresentarmos os dados guardados não precisamos da instrução SCREEN. Caso contrário, estaremos alterando novamente a VRAM, mas somente do valor de BASE correspondente à árca que se deseja apresentar.

### CONCLUSÃO

Vimos, no transcorrer deste artigo, diversas rotinas referentes ao modo 0 de vídeo

De posse destas rotinas, podemos gerar telas de texto, formatá-las da forma deseiada, obtendo recursos em Assembly. da mesma forma que em BASIC.

O próprio interpretador BASIC dos micros MSX usa estas rotinas para o acesso ao vídeo. Portanto, todas são confiáveis.

Quando quisermos criar um programa em Assembly, é muito provável a existência de telas de texto neste.

Teremos, af, uso para todas as rotinas descritas, de acordo com nossas necessidades.

Mesmo que nosso programa seja em BASIC, podemos agilizar certas partes, utilizando o Assembly, definindo então enderecos de execução da parte em linguagem de máquina através das funções DEFUSR e USR do BASIC, e melhorando em muito nosso Software.

Espero ter agradado com esta descrição (talvez não totalmente detalhada) e seria demais querer aprofundar o conhecimento nos fundamentos destas rotinas, pois o objetivo foi tornar de fácil acesso a todos os níveis de usuários, mesmo que possuam somente um pequeno conhecimento de linguagem de máquina. coisas que existem no micro MSX e talvez você nao conhecesse.

Para quem quiser se aventurar, tente, com um desassembler, observar comp estas rotinas foram escritas na ROM.



## PLOTADOR GRÁFICO

ANTONIO F. SHALDERS

Veja como traçar gráficos bidimensionais de uma função de uma variável.

A finalidade desta série de artigos é mostrar ao leitor algumas das possíveis aplicações do MSX na área científica.

Embora muito pouco difundido entre os usuários da linha MSX, o plota-dor gráfico é de grande utilidade para quem lida com matemática e é especialmente indicado para estudantes universitários.

O primeiro programa da série é apresentado neste n'mero e é de aparência um tanto peculiar, principalmente o jeito como estão escritas as instruções, usando e abusando das zonas de tabulação e da função SPC.

Uma grande inovação é o uso de um cursor que permite a leitura do valor da função em um ponto específico. É uma aplicação séria para os sprites. Eles não estão aí somente para joguinhos ou para efeito decorativo!

### DESCRIÇÃO

Este programa traça gráficos bidimensionais de uma função (função de uma variável). O ajuste de cixos é feito automaticamente.

Como era de se esperar, a execução do programa é um tanto lenta, pois o BASIC não é uma linguagem adequada para eálculos, mas a lentidão é perfeitamente suportável. Uma das principais causas dessa baixa velocidade é que o gráfico é composto por centenas de segmentos de retas, o que melhora muito aspecto final do mesmo.

Foram utilizadas variáveis de

simples precisão e inteiras a fim de aumentar a velocidade, pois, se usássemos dupla precisão, o programa iria tornar-se, pelo menos, 50% mais lento. O programa é auto explicativo e de facílima utilização.

Para acessarmos o modo de análise da curva, basta pressionarmos a barra de espaço quando o gráfico estiver pronto, e RETURN para continuar.

No próximo artigo da série será apresentado um outro tipo de plotador.

Durante a continuação desta série, serão mostrados programas em outras linguagens com filosofia de construção e operação extremamente interressantes.



100 SCREEN 0:WIDTH 40:KEY OFF 110 ON ERROR GOTO 820 120 PRINT PLOTTER ver. 1.0","(C) 1988 by CPU", "A.F. Shelders Wehnan" " "LOCATE 0.15 130 POKE &HFCAB,1 140 PRINT Deseia instruções (S/N) ? "; 150 AS=INPUTS(1):IF AS="S" THEN 160 ELSE IF AS="N" THEN 190 ELSE 150 CLS:PRINT"INSTRUCÕES USO:" "ATENÇÃO: PARA OPERAR O PRO-CORRETA";SPC(9);"MENTE É GRAMA NECESSÁRIO UM CO":SPC(9);"NHECIMENTO DE EASIC QUANTO À";SPC(9);"EDIÇÃO DE LINHAS.",,, 170 PRINTSPC(5);"A função a ser plotada fica residente no programa, sendo que para troca la,é necessário alterar a mesma, que está nalinha 220, pela desejada.",,,SPC(5);"Responda a pergunta relativa a isto e só então o programa continuará a execução."..., 180 PRINTSPC(5);"Se for desejada a alteração, oprograma irá listar a linha que contém afunção. Modifique-a e pressione [F1] eo programa irá prosseguir normalmente.",,"> Pressione uma tecla:":: AS=INPUTS(1) 190 KEY1, CHR\$(13)+"goto220"+CHR\$(13) 200 CLS:PRINT Deseis alterar a função (S/N) ? ":PRINT:CLEAR:DIM A1(255) 210 AS=ENPUTS(1):IF AS="S" THEN LIST 220 ELSE IF ASO"N" THEN 210

220 DEF FNF(X)=COS(X)

230 +

260 CLS:PRINT"Definição do intervalo:",, 270 INPUT Inicio: ":XII:INPUT Final: ";XFI 280 PRINT:PRINT"Intervalo [":XII;",":XFI;"]",... 290 PRINT Confirms (S/N) 7 ° 300 AS=INPUTS(1):IF AS="N" THEN 260 ELSE IF AS O"S" THEN 300 310 ' 320 ' CÁLCULO DOS F(X)5 340 LOCATE 0,17:PRINT"Aguarde ..." 350 St=(XFt-XII)/255 360 It=XII 370 FOR C%=0 TO 255 380 AI(C%)=FNF(II)390 II=II+SI 400 NEXT C% 410 420 ' CÁLCULO DO MÁX. EMÍN. ABSOLUTOS 430 1 440 HY1=1E-32:LY1=1E+32

240 ' DEFINIÇÃO DO INTERVALO

450 FOR C%=0 TO 255
460 IF A(C%) > HYI THEN HYI=A(C%)
470 IF A(C%) < LYI THEN LYI=A(C%)
480 NEXT C%
490 '
500 ' CÁLCULO DOS MÁXIMOS E MÍNIMOS

520 PY=(255\*ABS(XII))/(XFI-XII) 530 FX=(192\*ABS(HYI))/(HYI-LYI) 540 TI+HYI-LYI 550 \*

510

570 580 SCREEN 2 590 LINE (0,PX)-(255,PX) 600 LINE (PY,0)-(PY,191) 610 POR C%=1 TO 255 620 LINE(C%-1,192\*(HY1-A1(C%-1))/T1)-(C%,192\*(HYI-A1(C%))/TI) 630 NEXT C% 640 AS=INPUTS(1) 650 IF ASO" "THEN 790 660 OPEN"GRP:"AS#1 SPRITES(1)=CHR\$(193)+CHR\$(225)+CHR\$(113) +CHR5(57)+CHR5(29)+CHR5(15)+CHR5(7)+CHR5(255) 680 X%=0:Y%=0 690 IF X%>255 THEN X%=255 700 IF X %<0 THEN X %=0 710 PUTSPRITE 0,(X%-8,192°(HYI-A1(X%))/TI-720 IF STICK(0)=7 THEN X%=X%-1 730 IF STICK(0)=3 THEN X%=X%+1 740 IF INKEYS=CHR\$(13) THEN 780 741 AS=INPUTS(1) 750 LINE(0,0)-(97,9),4,BF 760 PSET(0,1),1:PRINTW1,A1(X%) 770 GOTO 690 780 CLOSE #1 790 SCREENO:PRINT"Deseja continuar (S/N) ? "; 800 AS=INPUTS(1):IF AS="S" THEN 200 ELSE IF ASO"N" THEN 800 \$10 CLS: POKE & HFCAB, 0: END \$20 RESUME: NEXT

560 ' PLOTAGEM DO GRÁFICO

### CRIPTOGRAFIA

Nos dias de hoje, pode ser de fundamental importância criptografar um programa para proteger-se dos abelhudos. Veja coma fazê-lo no MSX.

#### CARLOS E. A. MOREIRA

Dando prosseguimento ao artigo iniciado pelo nosso amigo J. L. Fonseca, no número anterior desta revista, voltamos a falar sobre criptografia.

O prefixo eripto é derivado do latim "kruptus", o que se traduz como "oculto" Assim sendo, o sentido da palavra criptografia seria "escrita oculta", isto se quisermos levar o sentido ao né da letra.Como foi citado naquele artigo, a criptografía já era conhecida pelo menos desde a época de Júlio Cesar, porém outros fatores levam a crer que isto é ainda mais antigo e pode vir a datar de 1500 anos A.C.

Grandes desenvolvimentos das diversas técnicas de crintografar são conseguidos, em geral, quando ocorrem os conflitos entre nações, isto devido ao fato de que nestas ocasiões uma grande quantidade de mensagens secretas são intercambiadas. Isto pôde ser notado com certa facilidade quando das defla grações das duas Grandes Guerras

Deixando a História de lado, partiremos, agora, para descrevermos os dois métodos mais comumente utilizados na técnica de criptografar.

O primeiro deles consiste em simples substituição de caracteres Por exemplo: substitui-se a letra "a" pela letra "v", a letra "b" pela letra "q", e assim por diante. Claro que tal substituição deve obedecer a uma regra básica e seguir uma tabela de conversão previamente definida. Para elucidar um pouco mais esta idéia vamos supor uma tabela de conversão e fazer a codificação de uma dada frase. Tome a seguinte tabela de conversão:

### ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ **EMPLOGXACIUZYWTRHSBVKNJODF**

A frase "CPU A REVISTA DO MSX" ficaria assimcodificada: "PRK E SONCB VE LT YBO", Logicamente, se você conhece a tabela de conversão usada para tal codificação, é evidente a facilidade de compreensão do que está escrito. Porém, para aquele que não tem em mãos tal tabela, verifica-se a dificuldade ou a quase impossibilidade deste entender o que está escrito. Este tipo de codificação foi bastante difundido na época de Jillio Cesar

Com a chegada do computador eletrônico,outros métodos foram desenvolvidos. O mais popular deles é o que faz a manipulação de bits. Para quem ficou "boiando", não entre em desespero (pelo menos ainda), pois eu vou explicar como se dá este processo.

Bem, sabemos que cada caracter é representado por um número, isto é, segue um padrão. O padrão seguido pela linha MSX 6 o ASCII (American Standard Code for Interchange Information).

Assim, por exemplo, o caracter "A" em ASCII é assoeiado ao númuro 65, o caracter "B" ao 66 e assim por diante. Quando lemos um caracter, por exemplo de um arquivo, podemos facilmente obter o código ASCII deste. Basta, para isto, usarmos a função certa em cada linguagem de programação. Agora, vocês devem estar se perguntando o que tem isto a ver com manipulação de bits. Respondo que tem muito, pois sabemos que os números, eada um deles, são formados a partir de Bytes e sabemos que um hyte é o agrupamento de oito bits. Então, o número 65 decimal é representado, a nível de máquina, em um byte desta forma: "01000001". A manipulação a nível de bit é feita usando a operação Jógica XOR. Entenda isto com o OU EXCLUSIVO.



### SUPER PACOTES

### PACOTE Nº 1 10 jogos - apenas 2000 (disco incluido)

### PACOTE Nº 2

10 jogos -- apenas 2500 (fita incluida)

### PACOTE Nº 3

MSX TOOLS I e Il apenas 3000 (disco incluido)

### 1 disco cheio - 2000 2 disco cheios - 3000 PACOTE Nº 5 Aplicativo + copiador -

PACOTE Nº 4

1600 (disco incluido) PACOTE Nº 6

### 10 Aplicativos + disco agenas 5500

LANCAMENTOS DO. MÉS ARKOS I, II E III - CAPITÃO SEVILHA 1 E 2 - CARTOON II · MADMIX · SUPER MALA DIRETA

### A cada 5 programas escolha 1 grátis

Para outros estados, os pedidos deverão ser leitos através de cheuge nominal e cruzado a MARCO ANTONIO TROVAO VAZ R Carvalho Alvim 278/501, Rio de Janeiro, RJ, CEP 202510 Tel. (021) 268-6360

A tabela verdade para esta operação lógica é a seguinte:

| A   | В | (A XOR B) |
|-----|---|-----------|
| 0   | 0 | 0         |
| 1 1 | 0 | 1         |

O que torna esta operação extremamente interessante no de criptografia é que, se aplicarmos num mesmo operando dua vezes a mesma operação, o operando volta ao estado anterior, ou seja, a ser novamente ele mesmo. Vamos fazer uma operação do tipo XOR para esclarecermos as dúvidas. Por exemplo:

> 65(d) -> 01000001(b) 66(d) -> 01000010(b) RESULTADO -> 00000011(b)

Fazendo, agora, a operação lógica do resultado da operação novamente com o numero 66(d), retornamos ao nosso valor original 65(d), como podemos ver:

RESULTADO -> 00000011(b) 66(d) -> 01000010(b) 65(d) -> 01000001(b)

A utilidade de se criptografia programas e/ou arquivos está no fato de que podemos proteger estes de bisbilhoteiros e, desta forma, preservarmos a privacidade de certos programas e/ ou arquivos que venham a interessar somente a você mesmo ou a nessoas nor você autorizadas.

A proteção de certo software que deve ser utilizado somente por pessoas devidamente credenciadas está incluída no fator acima descrito.

Com esta finalidade, desenvolvi um software que faz exatamente isto, ou seja, lê um arquivo do drive e o criptografa, deixando-o assim totalmente ilegível, protegendo-o desta forma de ser acessado por pessoas que não têm autorização para tal.

A linguagem escolhida foi o "C". Isto se justifica devido ao fato das muitas facilidades oferecidas por esta linguagem e por ser ela a mais adequada a este tipo de aplicação.

O programa fistado abaixo foi editado em um editor de textos comum e compilado pelo AZTEC C. Os testes feitos com este foram completamente satisfatórios, criptografando e descriptografando os arquivos normalmente como esperado.

Edite o programa abaixo listado, salve-o sob o nome de 'kriptor.c', compile-o, e se tudo estiver ok, faça os seguintes testes e veja os resultados.

- Digite simplesmente kriptor e dê <enter>. Ele irá hmpar a tela e emitir a mensagem de falta de operando e mostrar a sintaxe certa.
- 2. Digite um arquivo texto para podermos experimentar o criptografador. Dê o nome a este arquivo de teste.txt. Chame o programa "kriptor" da seguinte forma:

A>kriptor teste.txt teste.kpr, då <enter>. Ele deverá perguntar a voçê qual a palavra chave, ou seja, a scnha para que ele possa us4-la na criptografação. Voçê deverá guardar esta palavra para fazer a posterior descrip-tografação. Use a palavra "teste" de center> e a operação será iniciada e rapidamente terminada. Tente dar um "type" no arquivo "teste Kpr".

Notou o que ocorreu?

```
#include <stdio.h>
main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
FILE *read, *write;
         int c, x, i=0, y;
         chard, e, s[];
         if (argc<3) [
         printf("\Falta Operando");
        printf("\nSintax Correta e:");
         printf("\nKriptor Arg_Fonte
Arg Destino");
         exit(0);
         if((read=fopen(argv[1],"r"))==NULL)
         printf("\Não Consigo Abrir
Arg_Fonte,");
         exit(0):
         if((write=fopen(argv[2],"w"))==NULL)
         printf("\fNão Consigo Abrir
Arg Destino.");
         exit(0);
         printf("\Tentre Palavra Chave: ");
         gets(s);
         while((c=fgete(read))!=EOF) [
         if((s[i])="0")
    i=0:
   x=(c^{s[i]/4});
   fputc(x,write);
   i++:
         printf("\nOperação Terminada.");
         printf("\nPressione <ENTER>.\n");
         getchar():
         putchar(12);
         fclose(read);
         fclose(write);
```

### CONSTRUINDO PROGRAMAS

Fazer um programa profissionalmente pode não ser tão dificil quanto você possa imaginar. Neste artigo, o autor mostra alguns passos importantes que devem ser seguidos.

BRUNO MARRUT

Apesar de poder parecer estranho, o fundamental em um programa é que ele funcione, o que pode ser fácil de ser averiguado, dependendo da extensão do mesmo. Todos nós já ouvimos falar, nelo menos uma vez, de erros em grandes programas que vieram a ocasionar grandes prejuízos.

É importante que o programador observe as características sobre as quais o programa de ve funcionar, não se deixando levar aos extremos no desenvolvimento de pequenos detalhes, perdendo, com isso, o objetivo principal. Um programa não pode apresentar soluções parciais aos problemas para os quais foi desenvolvido, o que, certamente, irá gerar descontentamento por parte do usuário.

### DOCUMENTAÇÃO

Para o programador que está desenvolvendo determinado programa pode parecer desnecessário efetuar comentários do mesmo, parecendo-lhe que procedendo assim estaria perdendo tempo.

Depois de pronto, provavelmente, o programador ainda será capaz de descrever os passos do programa, uma variável, e efetuar alterações que possam vir a ser necessárias. Passado algum tempo, estas informações já não poderão ser fornecidas com tanta certeza, tornando uma tarefa que poderia ser simples em algo trabalhoso.

A falta de comentários em um programa fará com que uma correção ou alteração que tenha que ser feita por uma outra pessoa, seia uma operação até mesmo impossível de ser realizada.

A documentação pode ser feita de duas formas: através de manuais que conterão todas as informações para que o usuário possa utilizar os recursos do programa e que também poderá conter a descrição de algorismos, fluxogramas, etc; e a documentação que será feita dentro do próprio programa.

Lembre-se que os programas necessitam de facilidade para manutenção e modificação para que possam vir a atender a novas especificações.

### OS ERROS

Cabe ao programador a responsabilidade do bom funcionamento ou não do programa.

Hoje em dia não se aceitam mais erros em um programa com base na teoria de que o programador é humano.

Os erros, geralmente, ocorrem por falhas na digitação, não cumprimento das especificações, sintaxe da linguagem,

#### DESENVOLVENDO UM PROGRAMA

O desenvolvimento de um programa deverá passar pelas seguintes fases:

Análise do problema

Solução

A solução como programa

Testes

Documentação

Na análise do problema, o programador deverá entendê-lo para que possa passar à solução. Um problema mal interpretado irá gerar errros que, depois, serão difíceis de serem encontrados.

A solução irá depender da criatividade do programador, existindo métodos que poderão auxiliá-lo, como, por exemplo, o método "Top-down".

É comum observarmos programadores que não fazem um profundo estudo do problema e uma criteriosa avaljação da solução obtida, partindo logo para a montagem do programa, gastando tempo, depois, na procura dos erros.

Entendido o problema e achada a solução, devemos transformar a solução em um programa, o que poderá ser extremamente fácil, sendo esta etapa quase que mecânica para o bom programador que conhece bem a linguagem de programação.

Os testes efetuados em um programa irão mostrar a presença de erros e não a sua ausência. Portanto, não se desamine nesta etapa final do processo de criação de um programa.

A única forma de testarmos um programa consiste em testar todos os casos possíveis, ou seja, todas as combinações possíveis, sendo que esta tarefa pode consumir um bom período de tempo, dependendo do programa, cabendo ao programador eliminar situações de teste exdrúxulas.

O teste de um programa deve ser feito a partir das especificações e não do próprio programa. A elaboração do manual seria a última etapa do desenvolvimento, onde devem estar contidas todas as informações necessárias ao bom aproveitamento do programa.

Para que as pessoas se comuniquem com os computadores é necessário uma linguagem de programação que irá informar ao computador exatamente o que queremos que ele faça, em uma linguagem que ele possa entender.

Existem enúmeras linguagens de programação, sendo que entre as mais comuns podemos citar o Basic, Cobol, Fortran e Assembly, sendo esta última também chamada de Linguagem de máquina ou Assembler.

Efetuar a escolha da linguagem certa também é um fator importante, pois determinados sistemas poderão ser feitos com maior facilidade e apresentar uma maior rapidez em certa linguagem.

Para a linha MSX já estão disponíveis a maioria das linguagens em disco, sendo que os usuários de fita ainda contam com um nûmero pequeno de possibilidades de escolha.

Basicamente, podemos dividir as linguagens existentes em três grandes grupos que são as de extra-alto nível, alto nível e as de baixo nível.

As linguagens de baixo nível, que, como exemplo, poderámos citar o Assembler, estão voltadas mais para o próprio computador do que para o programador. As linguagens de alto nível, como o Basic, estão voltadas para o usuário. Exemplificando: a diferença entre uma linguagem de alto nível e uma de baixo nível é a diferença entre dar a um mecânico um esquema detalhado da máquina que ele deve montar (alto nível) ou ir lhe dizendo onde, exatamente, cada peça deve ser colocada (assembler).

Logicamente, cada um destes grupos possui vantagens em relação ao outro.

O Assembler apresenta a característica de ser um programa mais compacto e de ter maior velocidade.

É dado o nome de linguagem de nível extra-alto a programas sofisticados que são autoprogramáveis, a exemplo do Lotus 1-2-3, do dBase II, etc. Você poderá fazer um programa de mala direta utilizando o Basic ou através do dBase.

A vantagem da utilização de linguagens de nível extra-alto é a facilidade de se escrever os programas e testá-los rapidamente, não sendo necessário que o programador fique preso a detalhes, como o gerenciamento de arquivos em disco.

As linguagens de alto nível são as mais utilizadas hoje em dia.

O Cobol e o Fortran foram as primeiras linguagens de programação desenvolvidas, sendo o Cobol orientado para aplicações comerciais e o Fortran indicado para eálculos. Desde o surgimento destas duas linguagens, muita coisa nova foi introduzida.

O Basic é a linguagem mais utilizada em microcomputadores, sendo uma linguagem de fácil aprendizado. Pode ser usada tanto em computadores de grande porte como em microcomputadores e, principalmente, é uma linguagem padronizada que permite ao programador desenvolver e alterar programas sem muito esforzo.

Outras linguagens como Pascal, C, Forth também possuem suas características especiais.

Os programas elaborados em uma linguagem de alto nivel que possui instruções mais semelhantes com a linguagem humana devem ser traduzidos para a linguagem de máquina antes de serem executados. Cada comando da linguagem é traduzido em muitas instruções de linguagem de máquina, ou seja, em informações bem mais detalhadas.

A este processo denomina-se compilação ou interpretação.

O compilador efetua a sua tradução antecipadamente, antes que o programa traduzido seja executado, ao passo que o interpretador vai fazendo sua tradução à medida que o programa vai sendo executado.

A compilação, a princípio, apresenta vantagens sobre a interpretação, como maior velocidade de execução e pelo fato do programa compilado ser uma versão otimizada. A interpretação também possui suas vantagens, sendo a principal deltas a facilidade para alterar o programa durante sua execução.





### PASCAL PARTE 1

### ANTONIO F. S. SHALDERS

Iniciaremos, este mês, um curso sobre a linguagem Pascal, uma das mais versáteis e simples linguagens de programação existentes para microcomputadores.

Este curso exige que o leitor tenha algumas noções de computação (não especificamente BASIC), pois começar a ensinar computação da estaca zero é uma tarefa muito demorada e exigiria artigos por demais extensos.

O que proponho é transmitir no leitor uma nova linguagem, pois muitos problemas computacionais nãos 360 satisfatoriamente solucionados com o uso do BASIC.Seria bom se você conhecesse os aspectos fundamentais de computação, como variáveis e loops.

O Pascal foi criado por Niklaus Wirth para ser uma poderosíssima ferramenta de ensino na área de computação.

Um ponto forte do Pascal é que esta linguagem é estruturada e é possível a criação de programas recursivos. É uma linguagem muito mais poderosa que o BASIC e, embora não pareça `a primeira vista, é muito simples. Para o programador acostumado

apenas com o BASIC, o aprendizado do Pascal será um pouco mais diffeil, pois o raciocínio usado para a elaboração de programas em Pascal é dife rente do usado em BASIC.

O Pascal possui recursos que o BASIC nem sonha, como por exemplo o uso de funções e procedimentos definidos pelo usuário. Isto significa que podemos, literalmente, criar uma nova palavra que passará a chamar uma determinada subro tina ou uma função matemática complexa, por exemplo. Os programas em Pascal são muito mais rápidos que os escritos em BASIC, além de terem aparência mais profissional. O nosso curso destinar-se-á à versão Turbo Pascal 3.0 desta linguagem. Convém adquirir um guia de operação em forma de folheto e algum manual para este compilador.

Existem várias publicações a respeito deste compilador, sendo a da McGraw-Hill uma das melhores que conheço (Turbo-Pascal guia do usuário).

Aos possuidores de outras versões do Pascal, como o Pascal ISO e o Hisoft Pascal, informo que, eventualmente, serão necessárias modificações nos programas apresentados, mas isso não impede que sigam o curso, pois serão apresentadas todas as características comuns a estes compiladores.

É bom lembrar que este não é um curso de operação do Turbo Pascal. Nós, apenas, o tomaremos como referência, sendo de responsabilidade do leitor a sua aquisição, assim como dos respectivos manuais e/ou referências.

Se você possui disk-drive, vale a pena mencionar que o Turbo Pascal é composto de vários subprogramas, cada um com uma função específica:

TURBO.COM:

É o compilador em si. TURBO.MSG:

Contém as mensagens deerro. TURBO.OVR:

Permite a execução deum programa a partir do Turbo. TLIST.COM:

Gera listagens .(Opcional).

TINST.COM: Instalador de tela e teclado.

(Opcional) GRAPH.P :

Rotinas gráficas(Opcional).

A versão mais recente para micros de oito bits do Turbo Pascal é a 3.0, sendo que versões superiores a esta são alterações da mesma feitas pelo instalador.

Uma grande vantagem do Turbo é que é possível a criação de um programa do tipo executável direto em linguagem de máquina (.COM).

É uma linguagem que vale a pena ser aprendida, pois nem sempre o desempenho de um programa em BASIC é satisfatório, obrigando-nos a convertêlo para uma linguagem mais rápida.

O Pascal pode ser considerado uma linguagem boa para quase todas as aplicações, porém desde que a velocidade exigida não seja muito alta. Neste caso, devemos apelar para Forth ou Assembly, e se o caso for muita dependência com o hardware da máquina, podemos recorrer à linguagem C.

É uma lingagem relativamente boa para aplicações gráficas e matemáticas e outras aplicações profissionais.

Feita esta abordagem inicial, convém estudarmos um pouco sobre a estrutura de um programa em Pascal.



### A ESTRUTURA DO PASCAL.

É drasticamente diferente da de um programa em BASIC, pois em Pascal devemos dividir o programa em blocos estruturais, o que não é usual em BASIC.

A primeira parte do programa chama-se cabecalho, e deve conter o nome do programa.

#### FT: PROGRAM TESTE:

Esta linha deve ser a primeira do programa. Note que termina em um ponto e vírgula, este necessário sempre (ou mase) ao final de uma linha.

Em segundo lugar, vem a área de definições de tipos e variáveis. Esta área serve para definirmos como uma determinada variável deverá ser tratada.

Os tipos de variáveis são: inteiras (INTEGER), reais (REAL), alfanuméricas(CHAR), lógicas (BOOLEAN) ou byte (BYTE), cada uma com um uso específico.

Um exemplo de área de declarações de variáveis é dado abaixo:

#### VAR A.A: REAL:

Isto significa que as variáveis A e B deverão ser tratadas como reais. Declarações semelhantes deverão ser feitas para outros tipos.

Analisaremos, agora, os tipos de variáveis e suas características:

#### VARIÁVEIS INTEIRAS.....

A sua principal característica é que estão obrigatoriamente contidas no intervalo que vai de -32768 a 32767, o que nos dá 65536 números diferentes. São usadas, principalmente, no controle de loops do tipo FOR (isto será explicado em outra licão).

São possíveis as operações de soma (+), subtração (-), multiplicação (\*), divisão inteira (DIV) e resto (MOD).

Estas operações serão explicadas mais adjante.

### VARIÁVEIS REAIS

São usadas apenas em cálculos matemáticos ou quando o valor deseiado está fora da faixa dos inteiros.

Os reais são mostrados em notação científica.

As operações possíveis com os reais são: soma, subtração e multiplicação (como no caso dos inteiros) e a divisão real (A.

A seguir, são dados alguns exemplos:

= 7.5 (REAL)15/2

15 DIV 2 = 7 (INTEGER) = 1 (INTEGER) 15 MOD 2

#### VARIÁVEIS AL FANUMÉRICAS......

Este tipo é análogo ao do BASIC, armazenando um caracter qualquer. Uma string em Pascal é definida como um vetor de caracteres; logo, quando uma string for definida, o seu comprimento deverá ser especificado.

As operações possíveis com strings são muitas e serão demonstradas onortunamente.

É mostrado, abaixo, um exemplo de definição de uma variável como uma string de 100 caracteres :

VAR A: STRING [ 100 ]:

### VARIÁVEIS BOOLEANAS \_\_\_\_\_

São consideradas booleanas ou lógicas as variáveis que podem conter apenas dois tipos de informação: verdadeiro (TRUE) ou falso (FALSE), Seu uso é principalmente para testes.

### VARIÁVEIS BYTE .....

Esta categoria é um tipo especial, que pode conter um valor inteiro qualquer entre 0 e 255.

Seu uso é feito apenas em condições especiais que serão oportimamente abordadas.

Na próxima lição, serão apresentadas as áreas de definições de procedimentos e funções e a área do programa principal, além das primeiras noções sobre loops com alguns exemplos práticos. Até lá !

Solicite assinatura do nosso catálogo!

GAMA SOFTNEWS. Aqui tem tudo o que lhe interessa sobre seu MSX. Noticias sobre o CURSO GAMA DE BASIC, o 1º curso de Basic por correspondência do Brasil. GAMA TELESOFT, salba como rece por correspondencia do Brasil, LAMA I ELESUT I, Saliaz Como rece ber pela GAMA SOFTWARE os seus programas gravados em disco, através do telefone. GAMA HARDWARE, como adquirir toda a linha de periféricos e suprimentos para o seu MSX, através do correlo. E a linha pioneira de programas para MSX e para o MSX 2, que assim co-mo GAMA TELESOFT e uma inovação exclusiva da sua GAMA. SOFTWARE

Preencha o cupom abaixo e remeta para Gama Software Ltda. Caixa Postal 94368 CEP 25800 Trés Rios RJ Tel. (0242) 52-0687

| ENDEREÇO |            |        |  |
|----------|------------|--------|--|
|          |            | CEP    |  |
| CIDADE   |            | ESTADO |  |
| DATA/_ / | ASSINATURA |        |  |

## **MATEMÁGICA**

### LÓGICA DE VALORES

J.L. FONSECA

Na coluna de hoje, vamos falar de um assunto que, embora aparentemente seja muito teórico, pode ter aplicações práticas extremamente interessantes. O assunto de hoje é sobre a lógica de valores múltiplos.

Todos os que mexem com computadores estão acostumados a usar expressões lógicas e sabem, certamente, que só existem dois valores lógicos que são o 0 e o 1, que geralmente, representam as expressões falso e verdadeiro. Para a maioria dos problemas de computação isto é verdade, mas, quando começamos a mexer com o mundo real, reparamos que nem sempre as coisas são tão simnles.

Se queremos que o nosso programa leve em conta situações reais, deparar-nos-emos, frequentemente, com situações em que uma pergunta não tem uma resposta taxativa, mas sim uma resposta aproximada ou subjetiva. Exemplificando: uma pessoa pode ser mais ou menos alta, o café pode estar mais ou menos quente, um filme ser mais ou menos bom, etc.

Quando um programa nos faz perguntas do tipo acima citado, não podemos responder com um simples sim ou não e esperar resultados significativos, pois a nosas resposta tão pouco o £.Por exemplo: se tivermos um programa que acesse um banco de dados com as características de todos os livros da nosas abblioteca e he pedirmos que nos ache um artigo sobre electrônica que seja curto, ele pode selecionar artigos de duas ou de trinta páginas, dependendo do conceito de curto de quem fez o programa, ou, no caso dele nos perguntar quantas páginas tem um artigo curto, só nos mostrar es artigos com aquele número de páginas ou um número inferior e deixar de fora um artigo interessante só porque ele mu ma ou duas páginas a mais.

Se estivesse usando uma lógica de valores múltiplos, no entanto, o programa nos daria uma lista de artigos ordenada de acordo com a probabilidade de atenderem ao nosso critério, podendo, inclusive, nos dar uma estimativa de quanto do nosso critério cada artigo satisfas.

O exemplo acima foi para uma única condição mas poderia ser para qualquer número delas, ligadas pelos conectivos lógicos normais, pois ainda assim elenos daria o grau de confiança depositado em cada sugestão.

A frase grau de confiança define com perfeição as respostas dadas pelas operações fógicas, ouseja, nos dá uma estimativa de quão confiável uma áfirmação é. Nocaso da lógica comum nós temos sempre afirmações totalmente verdadeiras ou totalmente falsas, mas na lógica de múltiplos valores, como na vida real, as verdades podem ser mais ou menos verdadeiras.

Na lógica de múltiplos valores, uma afirmação pode ter um valor que varia entre 0 e 1, sendo o seu valor um número real.Por exemplo: a frase "o dia está lindo" pode ter um valor de 0,5 caso o dia esteja regular, ou 1 caso seja o dia mais lindo da sua vida, ou 0 no caso de ser um dia horrível.

À primeira vista, as operações lógicas comuns não são aplicáveis à lógica de valores múltiplos, mas, se nós definirmos as operações lógicas de um modo mais amplo, veremos que os novos operadores podem trabalhar com lógica comum do mesmo modo que com valores múltiplos e imprecisos.

Vamos, pois, definir estas operações de modo análogo as operações da lógica comum. Comecemos pela função AND ou "E", que dá como resultado o valor mínimo dos dois valores de entrada, ou seja, 0 E 1 dá 0, o que está de acordo com a lógica comum e com o bom senso, pois uma conjunção de duss afirmações é tão verdadeira quanto a menos verdadeira das duss. For exemplo: a frase" as laranjas são redondas e são doces", com uma probabilidade de 0,9 de as laranjas sersem redondas ( caso bastante comum ) e de 0,5 delas serem doces ( o que já não é tão comum ) nos dá uma probabilidade ou conflabilidade de 0,5 de que uma laranja qualquer seja doce e redonda simultaneamente.

A função OR ou "OU" é definida como sendo isual ao

máximo valor de entrada, o que, uma vez mais, está deacordocom a lógica comum e com bom senso, pois se dois acontecimentos distintos podem acontece, a probabilidade de que pelo menos um deles aconteça é igual à probabilidade do mais provável. Como exmplo tenos a frase "posso acertar na loto e o probabilidade de O,001 de acertar na loto e a probabilidade de 0,901 de acertar na loto e a probabilidade de 0,904 en trabalhar na segunda-feira. Temos como resultado um a confiabilidade de 0,99 de que, pelo menos, iremos trabalhar na segunda-feira.

A sitima função básica é a função NOT ou "NÃO", que tem como valor de saída 1 menos o valor de entrada, ou seja, a probabilidade de algo não acontecer 6 o complemento da probabilidade desse algo coortecer. Exemplificando: se temos a frase "iodos os gatos são felinos" e temos um a confiabilidade de 0,8 na nossa afirmação, a nossa confiança em que nem todos os gatos sejam felinos de 1-0,8, o que é igual a 0,2.

As três funções anteriores são funções básicas que se constituem nos blocos construtivos para funções máis complexas como a função XOR ou "OU EXCLUSIVO", que é uma função que escolhe entre duas opções mutuamente exclusivas e que pode ser expressa como (("a" E" "b") OU ((NAO "a")) E (NAO "b"))).

Temos falado, nos parágrafos anteriores, em probabilidades, mas devemos fazer uma pequena correção para que não haja confusão.

As probabilidades citadas não são, na verdade, probabilidades no sentido comum da palavra, mas sim graus de confiança nas afirmações, o que dá resultados mais conservadores do que as probabilidades estudadas em estatística (bayesianas), mas, por isso mesmo, mais útes quando usadas em sistemas de aconselhamento automatizado, onde é preferível pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta do mesmo.

Como foi dito no início, não temos na coluna deste mês programas, mas temos a fundação para criar, no futuro, programas inteligentes sem usar técnicas extremamente avançadas, e, ainda assim, termos resultados bastante compensadores.

Vamos, pois, terminar por aqui e até o próximo número.

### MSX WORD 3.0

Análise do novo software da Cibertron

O MSX WORD é um dos editores de texto mais utilizados pelos usuários do MSX devido às facilidades que apresenta de operação.

Algumas características, que devem ser levadas em conta na hora da escolha de um processador de textos, são as seguintes:

Acentuação em português. Os acentos são obtidos do mesmo modo que em uma máquina de escrever.

Controles de modo de impressão

Configuração para as impressoras Gafix MTA e 80/ 100, sendo que o Set de caracteres é totalmente configurável, possibilitando o uso de Back Space para as impressoras que não possuem os acentos.

Os arquivos, que tanto podem ser gravados em fita ou disco, são gravados em ASCII. Compatível com até dois drives de 5 1/4" ou 3 1/2".

Pode ser utilizado como editor de programas fonte de outras linguagens, visando à futura compilação.

Possui conversor de 80 colunas para 64 (formato utilizado pelo MSX WORD), visando adaptar textos de outros editores, inclusive os do PC para edição no MSX WORD.

Quem possui uma versão do MSX WORD anterioir à versão 3.0 certamente já se deparou com algumas dificuldades que nesta nova versão foram eliminadas, tomando o editor mais fácil de se utilizar.

Das alterações introduzidas podemos destacar a rotina de carregamento que foi alterada e que não mais obriga o usuário a manter a tecla CTRL pressionada, a fim de liberar mais memória e, com isso, limitando a apenas um drive a disponibilidade de gravação. Nesta nova versão, o usuário pode selectionar em qual dos drives deseja que o arquivo seja lido ou gravado, caso a configuração do seu sistema possua dois drives.

As versões anteriores do MSX WORD gravam o arquivo texto em ASCI1, contudo não era possível utilizar o arquivo em outros editores de texto, que também gravam seus arquivos em ASCII. Através de alterações efetuadas na rotina de gravação, o que também reduziu o tempo de gravação em até 30%, a nova versão efetua a gravação do arquivo texto em ASCII pailrão, vamos dizer assim, permitindo que o arquivo possa ser editado em qualquer editor que utilize este padrão de gravação.

A rotina de detecção de erros foi melhorada e não é mais permitido que um arquivo seja gravado em disco caso já exista um arquivo com o mesmo nome no diretório, eliminando, assim, a possibilidade de se perder um arquivo acidentalmente, gravandose um outro no lugar.

Um dos pontos fracos do MSX WORD era, sem dúvida alguma, sua rotina de impressão, que era totalmente controlada pelo usuário, não permitindo que fossem efetuadas várias cópias de uma só vez, sendo que cada cópia devia ser solicitada em separado, tornando o trabalho mais demorado e cansativo. Na nova versão este problema também foi resolvido.

Devido às facilidades que oferece, bem como a apresentação do texto na tela, o MSX WORD é um editor de textos que, certamente, não pode faltar na sua biblioteca de software, ainda mais se você tem que datilografar textos com frequência.

Apresentação: O programa nos foi enviado pela Cibertron em disco de 5 1/4", devidamente embalado e protegido, sendo que podemos notar que é dispensado por parte do fabricante um cuidado todo especial para que o software chegue em perfeitas condições ao usuário.

Acompanhando o disquete, recebemos o manual de instruções, bem elaborado, totalmente detalhado e com cópias das telas do programa, onde são analisados todos os comandos do programa, sua utilização com impressoras, gravação e leitura de arquivos, acentuação, utilização com compiladores, etc.

O manual possui fudice que facilita ao usuário a consulta, bem como análise de todos os possíveis erros que podem ocorrer na sua operação.

É também no manual que o fabricante dá a garantia do produto, por um prazo de 90 dias.

Acompaisha o programa um outro manual que vem a ser uma "Iniciação rápida com a MTA", onde são fornecidos exemplos de utilização do software com este upo de software.

Brevemente, a Ciência Moderna lançará um manual para todas as versões do MSX, inclusive a 3.0.

### LIVROS

### LINGUAGEM DE MAQUINA Editora Aleph Rossini - Figueiredo 160 páginas

ROTINAS FINANCEIRAS Ciência Moderna Armando Oscar Cavanha Filho 166 páginas O MEU PRIMEIRO LIVRO MSX Editora McGraw-Hill Tony Marriot 131 páginas

A aprendizagem de uma nova linguagem é uma tarefa nem sempre fácil, principalmente em se tratando de Linguagem de Máquina.

O livro da Editora Aleph exige, por parte do leitor, um cero esforço, mesmo para aqueles programadores que já possuem alguma experiência em Basic, pois uma nova linguagem será ensinada e um novo vocabulário será adquirido. Novos sistemas de numeração também serão utilizados.

O livro foi dividido em nove capítulos, onde são abordados os seguintes assuntos:

Conhecendo melhor o Z-80, Primeiras instruções, Instruções aritméticas, Deslocamento de blocos, Saltos e sub-rotinas, Instruções Lógicas e Operações com Bits, Finalizando as instruções, Instruções secreas do Z-80 e Primeiras Aplicações.

Os apêndices são 2 e referem-se à conversão de sistemas de numeração e tabela de instruções do Z-80.

Um dos capítulos que chama a atenção é o que se refere às instruções secretas do Z-80, que vêm a ser os "buracos" que aparecem numa tabela de mnemônicos após CB e após ED.

Estas instruções não constam nos manuais, não fazendo parte das tabelas dos programas Assembler e Disasembler, podendo, contudo, ser utilizadas.

A apresentação do livro segue o padrão da Editora Aleph, com várias ilustrações, tabelas e exemplos que facilitam a assimilação dos conceitos por parte do leitor, tomando o livro de leitura agradável.

O MSX vem ganhando cada vez mais usuários que descobrem as potencialidades deste micro e verificam que ele pode ter inúmeras aplicações na área profisional.

A proposta do livro "Rotinas Financeiras" é a de abordar situações comuns da matemática financeira e mostrar como, através de conceitos e técnicas de programação, elas podem ser utilizadas com o auxílio de uni micro computador.

Os programas apresentados estão esentos no MSX BASIC, sendo que nos apêndices os mesmos poderão ser encontrados em sua versão para o BASIC do IBM-PC.

Hoje em dia, com a inflação que se apresenta, saber aplicar o dinheiro ou saber se determinado negócio é vantajoso ou não, é tão importante quanto realizar o negócio propriamente.

Neste livro temos os seguintes capítulos: Pagamento Único; Série Uniforme de Pagamentos; Juros; Série não Uniforme; Depreciação; Ações na Bolsa de Valores; Controle de Clientes na Empresa; Alugar ou Comprar; Tabela de Juros; Análise de Risco; Rotina Gráfica de Fluxo de Caixa; Curvas de Juros; e Calendário Financeiro.

No início de cada capítulo, a autor descreve o assunto proposto, fomecendo os conceitos, fórmulas, gráficos e todas as demais informações necessárias para uma boa assimilação por parte do leitor. Os programas são apresentados como uma decorrência da situação que está sendo analisada, sendo, portanto, fácil o entendimento de sua estrutura.

Como sugere o título, este lançamento da McGraw Hill é dirigido aos iniciantes, que querem entender o funcionamento de um microcomputador, explicando de maneira simples como conectar, testar e utilizar o seu MSX.

No primeiro capítulo do livro, é feita uma análise dos termos mais comumente utilizados em computação, tais como: Software e Hardware.

No segundo capítulo, que tem o título de "Juntando Tudo", são descritas as conexões do MSX, como cassete, display de vídeo, etc.

O terceiro capítulo diz respeito ao teclado e é explicado o funcionamento das diversas teclas, como as de função, HOME/CLS, etc.

A partir do quinto capítulo, o autor dá início à explicação dos comandos de programação e sua utilização, iniciando com o comando PRINT e apresentando as mensagens de erro.

No capítulo 8 são mostrados os primeiros programas, onde os comandos vão sendo apresentados com exemplos de programas.

Os capítulos 9 e 10 são reservados somente para gráficos, onde também temos exemplos de programas ilustrando os comandos.

A música no MSX é abordada no último capítulo do livro.

A utilização, sempre que necessário, de programas utilizando os comandos explicados facilita em muito a aprendizagem por parte do leitor, que terá, neste livro, um grande auxílio para a sua iniciação no mundo da compusação

### SOS FELINO

#### SILVIO CHAN

### AJUDE O BOMBEIRO A SALVAR OS GATINHOS QUE ESTÃO PRESOS NA ÂRVORE.

Neste jogo você é um bombeiro e deverá resgatar os gatos presos em cima de uma árvore.

Para atrapalhá-lo, existem insetos espalhados pela copa da árvore que, ao serem tocados, fazem com que você perca uma vida (life).

O tempo também poderá strapalhá-lo. A cada intervalo de aproximadamente 11 segundos (1 unidade de tempo), sua vida diminuirá em um ponto.

Cada gato, ao ser resgntado, somará um ponto à sua vida. O aparecimento dos gatos e insetos é alcatório.

Para se movimentar, use as setas laterais. Para subir, movimente o bombeiro até a extrema esquerda. Ele, automaticamente, subirá um galho. Ouando você estiver no último galho, poderá descer levando o bombeiro até a direita.

Caso sobreviva durante dez unidades de tempo, passará para o próximo nível.

Neste jogo, o fator sorte irá influir expressivamente. Cada partida será diferente da anterior, visto que seu desempenho dependerá do número de gatos e insetos que o computador apresentar durante um núvel.

630 INTERVALON 20 'SOS FELINO - (c) Enfere 640 IFVPEEK(BASE(5)+B+33)=209THENVPO A\$="o4cccdd":B\$="c5cccdd";S=(0:T=0:N=1:E=:75:F=1:1.(1)= 40 'Copyright by SChan. 1988 11/25-61/35-111/0-161/S-16(CNINTERVAL-900GOSUB730 KFBASE(5)+R+33.32.BEEP:S=S+1:GOTO680 650 [FVPEEK(BASE(5)+B+32)=209THENVP 80'INICIALIZAR 460 OCENARIO OKERASE/5)+B+32.32:BEEP-S=S+1:OOTO680 90 660 IFVPEEK(BASE(5)+B+33)=208AND 470 4 100 CLEARSONCOLORIS, AAKEYOHT-SCREENI, 2.0-WIDTH32: 480 S>OTHENVPOKEBASE(5)+B+33,32:5=5. PLAYA\$+B\$:PLAYA\$.B\$:IFF>15THENF=15:E=10 1:PLAY"c12"ELSHIFVPEEK (BASE(5 C=RND(-T1MB) 3+B+33)=208ANDS=0THEN690:GOTO680 110. CLSX-32Y-L9LOCATE12L0PRINT'NIVEL'INFORMITC2000 620 IFVPEEK (BASE(5)+B+32)=208AN 120 ' DEFINIR BLOCOS GRAFICOS DS>OTHENVPOKEBASB(5)+B+32,32:S+S. NEXT: 130 ° FORI=584T0983:A=VPEEK(I):B=AORA/ FORI=0T015STEP5:LOCATE2. 1:PLAY"c12"ELSEIFVPEEK(BA SE(5)+B+32)=208ANDS=0THEN690 2:VPOKELB:NEXT I:PRINTCHR\$(200):SPC(26):CHR\$(200):PRINT:" 680 PUTSPRITEO,(X,Y).1,0-GOSUB780-GOTO570 "STRINGS(3,200): 150 DATA170,85,170,85,170,85,170,85 590 INTERVALOFF:LOCATE11,10:PRINT'Fun do 160 DATA255,239,219,189,189,255,103,2 SPC(24):STRINGS(3,200) 500 PRINT" ":STRING\$(2,200):STRING\$(12,192):" Joro" 170 DATA 36,90,189,24,255,24,126,153 700 PLAYAS+BS.PLAYAS.BS:FORI=0 "STRING\$(12,192); STRING\$(2,200) PRINT" 180 TATA65 189 129 165 129 153 129 126 TO2000-NEXT-LOCATES to PRINT"Novamenta(S/N)" ":STRING\$(13,200):" 100 "STRING\$(13,200):PRINTTAB(13);STRING\$(2,200);" 710 IFINKEY\$ THEN710 FORI#1536TO1543:READA:VPOKELA:NEXT:FORI# 1600TO1607:READA:VPOKELA:NEXT:FORI-720 AS-INKEYS:IFAS-"S"ORAS-"s"THENPUTSPRITED, 1664TO1679:READA: VPOKELA: NEXT (32.32):GOTO440ELSELFAS-"N"ORAS-"n"THENSCREEN 200 VPOKE\$216,97:VPOKE\$217,196:VPOKE\$219,160 510 FORI=640TO767 VPOKEBASE(5)+1,219 NEXT 0.ENDELSB720 210 4 PORI=2TO18/LOCATE15/LPRINTSTRING\$(2.192): 730 INTERVALSTOP:S=S-1:PLAY"x12" 220 'BOMBEIRO NEXT:LOCATE13,19:PRINTSTRING\$(6,192) 740 230° IFS-OTHEN690ELSET+T+1:GOSUB740:INTERVALON: 240 YEATA0000000118000000 RETURN 250 DATA0000001001000000 540 'PROCESSAMENTO 750 4 550 5 260 DATA 000011111111110000 760 'LIFE & TIME 270 DATA0000001001000000 560 INTERVALON: GOTO 680 280 DATA0000001001000000 A=ST1CK(0):B=(Y+1)\*4+X/ 770.1 780 INTERVALSTOPLOCATEO,22:PRINT'Life".S;" \$ IFA=3ANDX<224ANDVPEEK(BASE(5)+B+2)<>192AND 290 DATA 0000000110000000 VPEFK(BASE(5)+B+34) > 192THENX=X+8:GOTO590 Time":T;" Nivel";N 300 DATA0000111001110000 700 1 580 IFA=7ANDX>16ANDVPEEK(BASE(5)+B-310 DATA0001010000101000 800 ' PASSAGEM DE NIVEIS 1) 0192ANDVPEEK(BASE(5)+B+31) 0192THENX=X-320 DATA 0001010000101000 \$10 ° 330 DATA 0001010000101000 IFT=10THENPUTSPRITEO,(-32,-590 IFX<=16ANDY>-1THENX=32.Y=Y-40 220 346 DATA0001011111101000 32):T=0:N=N+1:E=E+.375:F=F+5:PORI=0T01000:NEXT: 600 (FX>+224ANDY<159THENX=208:Y=Y+40 350 DATA0001010000100000 COTO480 360 DATA0000011111100000 830 INTERVALON: RETURN 370 DATA0000011001100000 INTERVALSTOP:C=RND(1)\*15:IFC<.75THENLOC ATEINTIRNOX19\*11+6)L(INTRNO(1)\*4+1)):PRINTCHR\$(209); \$40 ' A\$,B\$ · MUSICA 380 DATA0000011001100000 ELSEIFC<1THENLOCATEINT(RND(1)\*11+ 850'S - LIFE T - TIME 390 DATA0001111001111000 860 ' E.F - NUMERO DE INSETOS 17),L(ENT(RND(1)\*4+1)):PRINTCHR\$(209); \$70 ' N - NIVEL DE JOGO POSILITION SEPATIAS RISACTION VALCHERY ALCOHOLISTS ASSESSED. CS+CHRS(VALC'AB\*+RICHTS(ASJ))(NEXTSPRITESO)-BS+CS C-RND()\*15FC-ETHENLOCATENT(RND()\*11+0L1NT(RND 880 ° L(1-5) - VERTICAL (1)\*4+1)).PRINTCHRS(208).ELSEIPC-FTHENLOCATEINT( 890 ' A - VALOR DAS SETAS 900 ' B - VALOR NA VRAM DA POSICAO DO 420 DEFINIR VALORES INICIAIS RND(1)\*11+17\L(INT(RND(1)\*4+1)):PRINTCHR\$(208); BOMBEIRO 430

## JOGO DA MEMÓRIA

GUILHERME A. L. DA SILVA

Este programa é uma versão do jogo da memória para o MSX. As regras deste jogo já são conhecidas mas, vale a pena ver as adições feitas nesta versão.

Existem duas opcões de jogo: Jogador contra computador:

Nesta opcão você terá 15 níveis de dificuldade, sendo o 1 fácil e o 15 o mais difícil. Nos últimos níveis, o computador acerta mais e você não vê as figuras. Nos primeiros níveis, a situação é inversa,

Jogador contra jogador:

Nesta opção você joga contra um amigo seu alternadamente e as figuras anarecem no começo.O vencedor será aquele que tiver obtido um maior número de pontos, sendo que cada par vale um ponto, existindo 8 pares de figuras.

As jogadas são feitas a partir do número e da letra que se encontra a figura. Por exemplo: 1F ou 2EHá possibilidade de empate,

### O programa

Ao iniciarmos, o programa pede a quantidade de jogadores e, depois, os seus respectivos nomes, Caso seja apenas um jogador, será solicitado também o nível de dificuldade.

Enquanto o programa efetua os devidos cálculos, será desenhado na tela um quadriculado e tocada uma música. Logo após, serão mostradas as figuras, isto dependendo do nível selecionado.

Para aumentar o nível de dificuldade além do normal, de 1 a 15, entre com valores majores que 15 e delete a linha 1330. O programa irá demorar um pouco mais para efetuar os cálculos.

Podemos, também, aumentar o número de pares, modificando para isto o sistema de coordenadas ON-GOTO.

As principais variáveis do sistema são: FS = Matriz das figuras

A = Número da primeira figura a ser sorteada

B = Número da segunda figura a ser sortead

BS()= Matriz das figuras já sorteadas

AS()= Matriz das figuras já sorteadas

NS()= Nomes dos jogadores JO = Indicador do jogador

J = Número de jogadores

BN = Nível de dificuldade P() = Placaresw

H\$ = Tentativa do jogador WS = Primeiro caracter de H\$

OS = Segundo caracter de HS

TI = Indicador da rotina 1 e da figura

TP = Indicador da rotina 2 e da figura C\$()= Figura escolhida pelo jogador X = Coordenada da figura na tela

Y = Coordenada da figura na tela

RI = Primeiro número do computador

RP = Segundo número do computador

90 REM22/06/86 40 BEMOUTABABADES . S.D. 50 REMPara a linha MSX 60 CLEAR1000:JOw1 70 SCREENT, DIKEY OPP-COLOR 15,12,10 SO STOP ON 90 DN STOP COSUR 1400 100 REM JOOO DA MEMORIA 120 DIM CS(16),AS(16),BS(16),PS(8) 130 PS(1)=CHRS(1)+CHRS(76):PS(2)=CHRS(1) +CHRS(66):PS(3)=CHRS(1)=CHRS(69) :P\$(4)=CHR\$(1)+CHR\$(70) 140 FS(5)=CHRS(1)+CHRS(67):PS(6)= CHR\$(1)+CHR\$(60).P\$(7)=CHR\$(1)+CHR\$(79) :P\$(1)=CHR\$(1)+CHR\$(75) 170 PRINTTAB(5)" Jogo de susceória "

10 REMJogo da Mespe

20 REMOsitherese A. L. de Stive

190 LOCATE 0,5 200 DEDOTTE A BOIDMAN, I. S. M. 210 PORO-1T01 220 PRINTTABOUT 1111 230 PRINTTAB(8)\*1-1-1-1-5-1\*

240 NEXT 250 PRINTTAB(0)"| | 1 | | | 260 PRINTTAB(6)"+-+-+ 270 LOCATEO,15:PRINT"Qualquer tecla pera

28/J A S ... INVERTIGATION A S ... THEN COUNTY 280 2901/OCATE 0,18:PRINTTAB(5); Estos nlando":GOSUB 1240 300 POR Int 700 9 310 AmENT(16\*RND(-TEMS)+1)

320 IF A -R THEN 330 ILLSII 310 330 IF B\$(A)-0"\* THEN 310 ELSE B\$(A)-F\$(1 380 B=D:T(16\*R(ND(10)+15 650 IP 8 A THEN 560 ELSE 940 360 IF BS(B)->"", THEN 340 ELSB BS(B)-FS(I) 380 Z=0:PORI=1 TO

16.AS(Z)=BS(I):Z=Z+1:NEXT:RETURN 390 REM

400 GOSUN 590:REM NJOG. 410 GOSUA 710:GOSUB BOOREM TELA

420 COSTIL SAN-PEM INTO TO 425 GOTO 420 490 IF P(1)>P(2) THEN JO=1 440 IF P(2)>P(1) THEN JOw2 450 PORUMITO1000:NEXT:CL5:LOCATED 21:PRINTTAB(5)" Jogo da momória "PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT 460 IF P(2)=P(1) THEN PRINTTAB(10)"BMPATESIF":GOTO 480 470.PR INT"Vencedor(a): ":NS(30) 480 PRINT PRINT COM O PLACAR DE",FUO; "PARES." 490 PRINT-PRINT-PRINT-PRINT-PRINT-PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT 500 GOSUB1340 LOCATEO, 19 PRINT" JOGAR OUTRA VEZNS/NY: ASeINKEYS: IP ASe THEN 300 510 IF ASO "S" THEN END 520 CT 8-R1 IN 530 REM Nº JOOADORES 360 PRINTTAB(5)" logo de membris " 550 PRINT:PRINT:Quantos Jogadores";:INPUTI 590 PRINT:PRINT:PRINT:Qual o norm do iogador 1": EVPUT N3(1) 500 IF Jul THEN PRENT NS(2)="Compression MSX":00TO 620 BIO PRINT Qual e nome do jogador 2": INPUT 620 PRINT Qual o NAMES OF THE PARTY OF THE PARTY AND THE PART

:PRINTTAB(5)"3.Aprendix".PRINTT AS/SY\*6 Master", PRINTTABISY #.Profissional":PRINTTAB(5)"12.Cohrs" :PRINTTA B(5)"13.Expert"
630 PRINT:INPUT"Escolles";BN MO COSTIB 120 650 LOCATEO, 15: PRINTSPC(32) 000 LOCATE 0.15

670 PRINT N15.N2S 580 PRINTUSING Placer 88",P1; 580 PRINTUSING Placer 86",P2 700 RETURN 710 REM TELA 720 COLOR 15.4.10

LOCATEQUE-PRINTSPC(61)-LOCATEQUE-PRINT\* Prests stonção nos pares."
740 [P BN>=15 THEN RETURN 750 N=0-POR LX=1 TO 15 STRP 2 260 BOR I Vet TO 12 5752 2 770 LOCATE LXLLY:PRINTAS(N)

790 NEXT:NEXT:POR TP=1TQ3000.NEXT:RETURN 800 N=0-POR LX=9 TO 15 STEP 2 \$10 POR LY-6 TO 12 STEP 2 #20 NS-HEXXIN 830 LOCATE LXLY PRINTING 830 NEXT: NEXT: RETURN

860 REM 1000 870 LOCATEO,18.PRINTSPC(64):LOCATEO,18 880 PRINT'logedor';30;"(2 shrsecs)";:INPUTHS.WS=MID\$(HS,2,1); OS=MIDS(HS.1.1) 890 IF 113-4" THEN 870

900 TI=VAL("BHT+QS) 910 TP=VAL("RH"+W\$) 920 ON TI+1 GOSUB 1000,1090,1100,1110,1120,1190,1140,3150 1100.1170.1180.1190.1200.1210.1220.1250 930 PX=X-PY=Y 940 ON TF+1 GOSUB 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 \$140 1170 1180 1190 1200 1210 1220 \$230

950 LX=X:LY=Y 960 BLAYSVISI 16FPGS OCATE PX,FY:PRINTAS(II) 970 LOCATE LX,LY:PRINTAS(TP 900 IF THETP THEN LOCATED, 18:GOTO 810 990 IP AS(T1)=CS(T2) AND AS(TP)=CS(TP)

FAS(TT)=AS(TP)THENLOCATEQ.19:PRINT Oyogadar", IO; "waxinguia" P(IO) = P(IO) + 1:LOCA TBO, 16-PRINTLISINO" PI. ACAR. 88" P(I):: PRINTUSENG" PLACAR ##" P(2):AS(TD= ":CS(TD=AS(TI):CS(TP)=AS(TP):EFP(L)+P(2)>=

#THENGOTO430ELSEPLAY"VISLSCOL 1010 PORI=1T01000 NEXT: GOSUB 800

1020 BE ROUGH AND BUT TERM BOWN-GOST BEFORE 1030 IF JOH! AND JH! THEN JOHA GOSUB 1270:GOSUB920 TOWN TO SELL THEN SECTION 1000 IF JOw1 THIRN JOw2: GOTO 170 1080 IP JOH2 THEN JOHE 1020 RETURN 1000 X=9:Y=6:RETURN 1090 X=9: Y=8:RBTURN 1100 Yes-Ve10-RETURN 1310 X=9:Y=12:RETURN 1120 X=11:Y=4:RETURN 1190 Xell: Yes RETURN 1140 X=11 Y=10.RETURN 1190 X=11:Y=12:RETURN 1100 Xe13-Ye6 RETURN

1170 X=13: Y=6:RETURN 1190 X=13:Y=10:RETURN 1180 Vet 2-Vet 2-RETTERN 1200 Xel5:Yed:RETURN 1210 Xel5: Yes RETURN 1220 Ye14 Ve16 RETTEN 1230 X+15:Y=12:RETURN 1240 REM MUSICA

PLAY"V15T120L6MS000S110SEEPGCPEDC CDEEDDEEPGGFEDCCDEDCCLIOBCDEF ECDEPEDCDGEEPGGFEDL5CCDEDCC\*\* 1260 RETURN 1270 PHO:REM JOGADA COMP. 1280 Fe0-BOR Ke1 TO BN 1380 LOCATEO, IV. PRINTSPC(64) 1300 RI=INT(15\*RND(1)) 1310 IF BN>2 AND CS(RT)=AS(RT) THEN 1300 1330 RP=INT(L5\*RNDX-TIME)):IF RP=RS THEN 1320 1590 IF P>BN\*2 THEN 1380

1380 IF BN>2 AND CS(RF)=AS(RF) THEN P=P+1:GOTO 1320 1350 IP AS/RDHAS/RP) THEN 1380 1360 IP BN=0 THEN 1370 1370 NEXT K

1300 LOCATEO, 18: PRINT Six jogosti on moros. ":HEXS(RD,HEXS(RP) 1390 TI-RLTP-RPJ-1:10-2:RETURN 1400 SCREENG, 1:PRINT DESISTIU, B' O PIMIT-KRY ON-COLOR 15 13 13-END

### **BOLICHE**

SILVIO CHAN

PONHA SEU MSX PARA JOGAR BOLICHE E APRENDA A JOGAR ESTE FASCINANTE JOGO.

Que tal praticar boliche em seu MSX?

Se você for um dos aficcionados neste esporte poderá ter em seu computador uma ótima simulação. Caso nunca tenha jogado, poderá começar a fazê-lo e conseguir seus primeiros "strikes".

No jogo simulado, você terá uma visão frontal e aérea da pista.

Selecione o rumo a ser dado à bola e a força do arremesso, pressionando a barra espaçadora, quando os mesmos forem requisitados.

Quando estiver sendo requisitado o rumo, uma seta estará apontada para a palayra "course". O mesmo acontecerá quando for

pedida a força. Em ambos os casos, uma outra seta estará se movimentando da esquerda para a direita e vice-versa. Através dela, você deverá se orientar para fazer suas opções

Para escolher o rumo, pressione espaço somente quando a sea estiver no meio. Quanto à força, ela aumenta da esquerda para a direita. Quanto mais forte for o arremesso, maiores serão as suas chances de marcar pontos

Depois de ter feito suas opções, a bola será arremessada. O resultado do arremesso contará pontos e, para que você possa passar de nível, seus pontos deverão ser iguais ou superiores aos especificados nelo computador (quali).

30 1 NICIALIZA
30 1 NICIALIZA
30 CIRRARDOCOLORI, 10,10 ESTYOPP
SCRESSI)
DEFINITALIZA
30 10 DEFINE BLOCOS
110 ISBIPALA YATIVISODOCODOSIBB
OMETOGRODEPEPORDEPERODEPEROSP
130 PORI-SARTONIS YFOREL VPEEKLOOR
VPEEKLODANIS

mowt Dick - (c) by Hallen

30 ' Copyright 1988 by SChan

13.0 PORI-38-4TO-980. YPOEIKLOOP VEREKI(2):ASCELLAND (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985

PORI=1472701479:READA:VPOREI,A:NEXT 200 PORI=1576T01591:READA:VPOREI,A:NEXT 280

VPOKELA:NEXT 290

PORN-OTO]:A\$="":PORI-OTOT:READA:A\$= A\$+CHR\$( A):NEXT:SPRITES(N)=A\$:NEXT

A):NEXT:SPRITES(N)=AS:NEXT 300 VPOKE#215,113:VPOKE#216,111: VPOKE#217,31: VPOKE#218,22:VPOKE#219,341

320 ' VALORES INICIAIS

340 B=8-Q=20:P=0:S=0

560 DESBNHA TBLA

300 A=USR(D):LOCATED:0:PRINTSTRUNG\$ (21,184):PORI=OTOR:PRINTCHR\$(184); SPC(19):CHB\$(184):NEXT-PRINTSTRING\$(21,184) STRINGS(L)90;CEBC(193);STRINGS
(A,219);MEXT
40;LOCATE,11:PRINTCHES(184);STRINGS
(19,219;STRINGS)(2,184);Gourse V
power\*-CHR2(184);SPC(107;CHR3(184);410
400;PRINTSTRINGS(3,184);AS=CHR3(184)
\*STRINGS(3,219)\*CHR3(184);BS=CCR2(184);CHR3(184);BS=CCR2(184);CHR3(184);BS=CCR2(184);BS=CCR2(184);BS=CCR2(184);BS=CCR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR2(184);BS=CR

430
PORISOTO LPRENTAS; NEXT: PORISOTO 3:
PRINTSS; NEXT: PORISOTO 3:
NEXT: PORISOTO 67: VPOKES ASE(5)
+LISANEXT LOCATIO.0

LOCATEZ#,16:PRINTCHR\$(195);CHR\$(194); LOCATEZ#:PRINTCHR\$(184);CHR\$(196); CHR\$(194) A50

LOCATE27:PRINTCHES(194);CHES(196); CHES(194);LOCATE28 PRINTCHES(197); CHES(194);GOSUB1059;A-USR(10); 460 PORI=OTO2:PUTSPRITEI(-32,-2); NEXT1-JOCATE21,12-PRINTSPC(10); 470 EFINEX'5-\*\*\*TIE-N470

480' 490'B\$CQLHA RUMO

560 '
\$10 CwoLocatBi4.12-PRINT'
"LOCATBi1.2-PRINT'<":PORX-#T01.52
\$TEP2:2-PUTS-PRITE I\_(X,#7)\_1
\$20 IFD:NET'S-K" "THENSO
\$30 NEXTEPORX-#STORSTEP-2-PUT
\$PRITE I\_X,#7)\_1.1

SPRITEL(X,47),1.1
340 \$FINKEYS\*\* "THEN560
550 NEXT-00TD510
560 \$FOR = 0TD100.NEXT-FX<#4ANDX>
76THENC=6
570

EP(X<=76ANDX>56)OR(X>=84ANDX<92)
THENO=3
980
EP(X<=66ANDX>60)OR(X>=92ANDX<100)

590

EP(X==60ANDX==52)OR(X==100ANDX==100ANDX==

THENCHZ

600 FX:56THEND=158.2=5 610 FX:<76THEND=120:2=5 630 LOCATE(4,12:PRINT">" "LOCATE(4,12:PRINT">" 630 FDKSY\$="THEN630

50 'E S C O L H A P O W B R 660 'E S C O L H A P O W B R 670 P=6.PORX-#TO192STEP2-PUTSPRITE1 (X,87),1,1:PPRKEY3-""T1-EBY100 680 NEXT-PORX-13-2T0ESTEP-2-PUT SPRITE1\_(X,87),1,3:PPKEY3-"

"THEN700
990 NEXT-COTO670
700 EFG-140THENF=6
710 EFG-140THENF=6
710 EFG-130ANDX==c140THENF=4
720 EFG-130ANDX=c190THENF=4
730 EFG-130ANDX=c190THENF=8

730 FX-110ANDX=c120THENP-3
740 FX-100ANDX=c110THENP-2
750 FX-90ANDX=c100THENP-1
760 \*
770 \*FROCESSAMENTO

730 '
790 |
PC=4AND(P=6ORP=5)THENY=138.Y1=80
:B=4.MS=" Strike":N=10:GOTO930

900 BPC=4AND(F=4ORF=3)THENY=138:Y1=60 :Rs2.MS="18 Books?"N=6:GOTO920

910
PCcs3ADCP-60RF-57THENY-138+Z\*4,Y1=
80+Z\*48=4.N5-7\* Bottes\*\*N-7:G0TO930
920 PEC-3ADVDP-40CP8-3)DRCC-2ADVDF-6
60RF-3]THENY-318-Z\*4,Y1=80+Z\*8
8:80+M8-76
Bottles\*\*N-65:G0TO930
320 PC-4ANDCP-60CP8-3)THENY-138-Y1=

#PC=1AND(F=1ORF=2)THENY=138+Z\*10 :Y1=80+Z\*10:E=1:MS="1 Bosta\*NH (OUTOY2)
800 Yu 18 YORKI #170295TEPY
800 Yu 18 YORKI #170295TEPY
901 PHT 18 PHT REAL (Y) (1, 2PUTS PRITEZ (TO(139 Y) 70-X/S) (1, 0)
901 Yu 19 YE 19 YE

910 NEXT SOUTOPTO
930 PORX-STOZOST TIPE: PUTS PRITEO(X,Y),
10.PUTS PRITEO(Y), TO XX.S.J.Lo.
MEXT PEA.Y TILDMODULA(I) Inochidatos\*
2N-Ph.N.S.-64 N
930 LOCATEAL (LEPROYTAS
940'
930 'N O V G. N I V E L
960'

930 'N O V G N I V E L 960 'P B=ITHENE=0:GOTO96GELSBE=B1: GOSUBICSO-PORI=GTO1000:HEXT) GOTO460 940 BEEP-PLAY"VIZIL6CD8GSCD8GSCD8

90 BEEP-PLAY"V INLICOTEOSCOEOSCOE
DC02
BB03CCO4
CDEDC03BB04CC"
910 GOSUB1050:PP>=QTHENLOCATE4;20:
FFURT"
OUALIFICATION

REACHED\*#POR=0T02000;NEXT.LOCATE 6,20:PRINT STRNGS(2).219):Q=Q+10:P=0:B =8ELSE1100 1000 PQ-SOTHENB=B+((Q-50)/10) 1010 COSUB:1050:GOTO460

PLOCATESI LIPENT Qualt QLOCATESI
A:PRINT Point\*;
PLOCATESI, A:PRINT Bulls\*;
B 1006 LOCATESS, A:PRINT Scome
"LOCATESS, A:PRINT SCOME"
"LOCATESS, A:PRINT SPO(1);
LOCATESS, A:PR

1000 LOCATEZS,FRINTS-Scom-\*LOCATEZS,FRINTSPC(II); LOCATEZI ; RRTURN 1070 \* 1000 \* G A MAB O V BR 1000 \*

1100 LOCATEIL 20 PRINT O AME OVER 1110 RESPERAY VISCOSCOMO 4C 1130 ETINEYS ~ THEN 1130 1130 IFINKEYS ~ THEN 1130ELSE 340 1140 FRINCEYS ~ THEN 1130ELSE 340

1150'S-SCORE B-BALLS 1160'Q-QUALIFICAÇÃO 1170'F-FOINTS C-RUMO 1180'F-PORÇA K,Y-COORD.

## JOGOS E HIGH SCORES

| J0G0 8                                                          | SCORE                                              | RECORDISTA                          | J0G0 8                                                                        | CORE                                                      | RECORDISTA                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ALIEN 8 ALPHA BLASTER BARNSTORMER BATTLESHIP CLAPTON BEAMRIDER  | 49%<br>89.235<br>279.955<br>97.300<br>133.380      |                                     | LAZY JONES<br>LES FICLES<br>LE MANS<br>MANIC MINER                            | 149.650<br>100.200<br>42.530<br>117.321                   |                                     |
| BLAGGER<br>BOOM<br>BOULDERDASH<br>BOUNDER<br>BOXING             | 231.520<br>99.240<br>59.848<br>321.624             | BRUNO MURRAT                        | MAXIMA<br>MONKEY ACADEMY<br>MONPIRANGER<br>MUTANT<br>NIGHTSHADE<br>NINJA      | 211.120<br>461.200<br>840.100<br>737<br>137.000<br>23.550 | PEDRO MARIANI<br>ROBERTO T F MORAES |
| BUCK ROGERS CENTIPEDE CHILLER CHORO Q CIRCUS CHARLIE            | 310.900<br>53.795<br>33.481<br>42.380<br>1.198.460 | ALEXANDRE C GREIG                   | OH MUMMY OH NO OILS WELL PANIC JUNCTION                                       | 5.030<br>76.250<br>198.400<br>14.919<br>24.205            | ROBERTO T F.MORAES                  |
| DISK WARRIOR DOGFIGHTER ELIOON ERIC AND FLOATERS                | 1.400.000<br>10.100<br>94%<br>1.844.160            |                                     | PASTFINDER PILLBOX PINBALL PITFALL II POLAR STAR                              | 2.800<br>1.240.680<br>199.000<br>289.990                  | ALBERTO G SANTOS                    |
| FINDERS KEEPERS FIRE RESCUE FLIGHT DECK FRUIT FRANK GALAGA      | 18.323<br>29.540<br>7.210<br>21.000<br>452.200     | MARCOS A LACERDA  ALEXANDRE C GREIG | PUNCHY PRICE MAGIK PYRAMID WARP RIVER RAID ROAD FIGHTER                       | 8.434.070<br>12%<br>820.758<br>73.450<br>986.675          |                                     |
| GHOSTBUSTERS<br>GOLF<br>GRIDTRAP<br>GUNFRIGHT                   | \$999,900<br>28<br>558,120<br>\$150,000<br>384,201 |                                     | ROLLER BALL<br>SASA<br>SCION<br>SOCCER                                        | 4.580.120<br>200.195<br>95.300<br>40-0                    | BRUNO MURRAT<br>ALBERTO G SANTOS    |
| HEIST<br>HERO<br>HIGHWAY<br>HOOPER<br>HOTSHOE                   | 692.120<br>339.360<br>100.050<br>187.575           | MARCOS A LACERDA PEDRO M FRACT      | SPACE WALK<br>SPOOKS AND LADDER<br>STEP UP<br>STOP THE EXPRESS<br>SUPER COBRA | 1.846.200<br>189.930<br>60.250<br>7.360<br>501.100        |                                     |
| HUNCHBACK HUSTLER HYPER RALLY HYPER SPORTS 1 HYPER SPORTS II    | 2.700.000<br>8<br>310.100<br>2.050.800<br>500.500  | ROBERTO T F MORAES                  | SWEET ACORN TENNIS THE SNOWMAN THE WRECK TIME BANDITS                         | 6.438.460<br>6-0 6-0<br>36.510<br>23.975<br>9.990         |                                     |
| HYPER SPORTS III<br>HYPER VIPER<br>INTER. KARATE<br>JET FIGHTER | 65.532<br>127.500<br>999.999<br>214.950            |                                     | TIME CURB<br>TIME PILOT<br>TRACK AND FIELD 1<br>TRACK AND FIELD 11            | 202.010<br>689.000<br>266.540<br>500.300                  |                                     |
| JET SET WILLY<br>KINGS VALLEY<br>KNIGHTMARE                     | 120<br>5.642,600<br>369,500                        |                                     | TURMOIL<br>VACUMANIA<br>VALKYR                                                | 11.740<br>22.340<br>35,405                                |                                     |



Desejo efetuar a assinatura da revista CPU pelo periodo de (seis) meses, Para tal, estou enviando cheque nominal à Águla Informática. ou Vale Postal (pagavel na Agência Copacabana), no valor de Cz\$ 3.300,00 (três mil e trezentos cruzados).

| Name:                           |  |
|---------------------------------|--|
| Bairro: Cidade:<br>Estado: CEP: |  |
| Dados do Equipamento:           |  |

Desejo receber os programas publicados neste número de CPU, gravados em disco de 5 1/4". Para tal, estou enviando cheque nominal, ou Vale Postal (pagável na agência Copacabana), à Águia Informática Ltda., no valor de Cz\$ 3.000,00 (três mil cruzados).

| Endereço: | Cidade: |
|-----------|---------|
|           | . CEP:  |



## **JOGOS**



TIPO: Aventura
APRESENTAÇÃO: 10
SOM: 8
INTERESSE: 8
PARTE 1
NUMERO DE BLOCOS: 4
TOTAL DE BYTES: 44.659
PARTE 2
NUMERO DE BLOCOS: 4
TOTAL DE BYTES: 44.794
CODIGO DE ACESSO: 897653

HUNDRA TIPO: Aventura GRAFICOS: 10 SOM: 8 INTERESSE: 7 APRESENTAÇAO: 10 NUMERO DE BLOCOS: 7 TOTAL DE BYTES: 48.601

ARQUIMEDES XXI TIPO: Adventure em Espanhol GRAFICOS: 7 SOM: 6 INTERESSE: 7 APRESENTAÇÃO: 6 NUMERO DE BLOCOS: 6 Noste número de CPU, introduzimos uma nova seção que tem por finalidade fazer uma análise superficial dos jogos bons que foram lançados para a linha MSX e fornecer-lhe alguns dados que possam ajudá-lo em uma futura compra deste tipo de software.

Portanto, não é nossa intenção dizer-lhe quais os melhores jogos, pois os gostos variam de usuário para usuário. Eu posso adorar um jogo de PAC MAN e você pode nem querer mais ver o bicho faminto na sua frente.

Esperamos que esta nova seção faça com que não compre mais este tipo de software sem saber, pelo menos, do que se trata.

Logicamente que não foram analisados todos os lançamentos, mesmo porque não terfamos espaço para tanto.

ALBATROZ TIPO: Jogo de Golfe SOM:8 INTERESSE:7 APRESENTAÇÃO: 10 NUMERO DE BLOCOS: 3 TOTAL DE BYTES: 33.376

DON QUIJOTE
TIPO: Adventure em Espanhol
GRAFICOS: 7
SOM:
INTERESSE: 7
APRESSENTAÇÃO: 9
PARTE 1
NUMERO DE BLOCOS: 7
TOTAL DE BYTES: 53.455
PARTE 2
NUMERO DE BLOCOS: 7
TOTAL DE BYTES: 50.918
CODIGO DE ACESSO:
EL BALSAMO DE PIERABRAS



AFTEROIDS TIPO: Nave Espacial APRESENTAÇÃO: 10 SOM: 10 INTERESSE: 7 NUMERO DE BLOCOS: 7 TOTAL DE BYTES: 79.919 PLAYBALL
TIPO: Jogo de Baseball
APRESENTAÇÃO: 7
SOM: 7
INTERESSE: 7
NUMERO DE BLOCOS: 3
TOTAL DE BYTES: 35.370

BOUNCE
TIPO: Arkanoid (paredão). Permite criar as telas. Necessita do disco enquanto se joga. SOM: 8
INTERESSE: 10
APRESENTAÇÃO: 10
NUMERO DE BLOCOS: 6
TOTAL DE RYTES: 43,749



ALE HOP
TIPO: Aventura (você é uma bola)
APRESENTAÇÃO: 10
SOM: 9
INTERESSE: 8
NUMERO DE BLOCOS: 6
TOTAL DE BYTES: 57.619



TIPO: Aventura
GRAFICOS: 10
SOM: 7
INTERESSE: 7
APRESENTAÇÃO: 10
NUMERO DE BLCOOS: 6
TOTAL DE BYTES: 53.609

MADMIX TIPO: PAC MAN APRESENTAÇÃO: 10 SOM: 10 INTERESSE: 10 NUMERO DE BLOCOS: 4 TOTAL DE BYTES: 48.155

### O MUNDO PERDIDO

SAIBA COMO FAZER PARA NÃO SE PERDER NO MUNDO PERDIDO.

Vitor Hugo de Freitas MSX Informática

Realmente um jogo espanhol!

Tão espanhol que você terá que tourcar o tempo, controlar a velocidade, pensar quando vai dar um tiro para recarregar as energias ou quando deverá se equipar com novas balas. E tudo isso ao mesmo tempo! Ufa! Não bastasse isso, as balas, energia e vida esgotam-se tão rápido que é muito provável que você realmente fique no MUNDO PERDIDO.

Mas não desanime. O último enviado de nossa empresa aquele mundo (depois de termos perdido três funcionários nessa louca aventura), conseguiu voltar e trazer algumas dicas. No entanto, devido ao fato de ele ter ficado meio louco em sua jornada de retorno. deixou, não se sabe onde, alguns itens perdidos no labirinto.

Onem sabe você consegue achá-los. Não é um bom desafio? Então, ao trabalho.

### O OUE É O MUNDO PERDIDO

Infelizmente, nosso aventureiro esqueceu o que foi fazer lá, mas sabe que o MUNDO PERDIDO é constituído de 40 salas (foi a quantidade que consegui contar), aproximadamento, algumas vazias, outras com robôs, outras com pequenos andróides e fontes de energia e, ainda, aque las que possuem tudo isso além de monstros, buracos com fogos, esqueletos e etc.

### COMO JOGAR

Seu objetivo será o de pegar vários objetos escondidos nas salas, formando um pequeno braço mecânico e, com elc, manipular, desde que consiga, a sala dos transformadores. Simples, não? Inicialmente, utilize o pequeno mapa em anexo, fomecido

pelo nosso aventureiro. Mas, atenção: o mapa está incompleto, porém possui a sequência dos objetos. Ao entrar no mundo perdido passe à primeira sala e fique

de frente para a porta de energia.

Pressione a barra de espaço ou o "fire" do joystick para receber energia, balas e vida. A seguir, dirija-se à sala número 5 e pegue o objeto. Retorne e dirija-se à sala número 7, colhendo nova energia. Continue e siga para a sala número 12, lembrandose, porém, de economizar energia e balas.

Na sala número 12 recupere a energia e pegue, na sala número 13, o outro pedaço do braço mecânico. Continuc descendo e contorne a parede existente, dirigindo-se para a sala número 16, onde outro pedaço de braço lhe espera. Pegue-o e vá para a sala número 23, onde encontrá o último pedaço do braço mecânico. Pronto, o braço já está completo, só faltando encaminhar-se à sala dos transformadores (EQ no mapa).

### AS DICAS

Na primeira sala, você receberá uma bazuca. Nunca a регса.

Nunca entre nas salas correndo. Pare no início das mesmas e deixe os alienígenas se coordenarem e se agruparem. Somente quando estiverem sobrepostos dispare a bazuca. Para tanto, quando a bala estiver sobre os alienígenas, aperte a barra de espaço ou fire.

Os alienígenas se desintegrarão, mas por pouco tempo. Nesse interim, pule e dispare uma bala no disco voador da sala. Ao estourar, o mesmo ficará alterando-se em balas, vida ou energia. Aguarde o momento certo e pule para apanhar o item escolhido.

Cuidado com os monstros. Eles nunca morrem e the tiram muita energia. Nunca deixe os robôs e os monstros passarem por você.

Caso passem duas vezes, você fica sem a bazuca. Procure recarregar sempre sua energia ou apanhá-la dos

discos voadores. Não desperdice balas e ,sempre que puder, pule por cima dos alienígenas.

Cuidado com os buracos e salas vazias. Se você cair neles pode dizer adeus aos dois mundos. O perdido e o nosso.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Bom, foram essas as informações que nosso aventureiro conseguiu. Se conseguirem outras, por favor, comuniquem.

Outra coisa: se, por acaso, acharem um de nossos funcionários, avise-nos. Seus salários estão sendo descontados enquanto não retornarem ao nosso mundo.

|    | -CALABOUÇO M- MONSTRO S-SALA VAZ<br>I-EQUIPAMENTO E-ENERGIA |    |            | AZIA |     |      |   |
|----|-------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----|------|---|
|    | М                                                           |    | <b>(E)</b> |      | S L | CL   |   |
|    | 9                                                           | 8  | 7          | 6    |     |      |   |
| M  | 10                                                          | M  | 0.8        |      |     | 0    |   |
|    |                                                             |    | 5          | 4    | 3   | 2    | 1 |
|    |                                                             |    |            |      |     | EQ   |   |
|    | 11                                                          | 17 | 18         | 19   | 20  |      |   |
| 08 | <b>(1)</b>                                                  | 0B | SL         | M    | 21  |      |   |
| 13 | 12                                                          | M  |            |      | M   | . 22 |   |
|    |                                                             |    |            |      |     | 0.8  |   |
|    | 14                                                          | 15 |            |      |     | 23   |   |



O Clube dos usuários do MSX que não à apense mais uma softhouse.

- Um jornal impresso em off-set com todas as novidades a informações sobre o seu MSX, não sendo um jornal propeganda". Muito pelo contrátio, à informativo a todos os associados poderão participar com cartas, opiniões, críticas a sucestiões.
- Sorteio de periféricos a assinaturas de revistas, pelaloteria
- Programas com preços reduzidos
   Liuros o assinaturas de muistas com 20% de d
- Livros e assinaturas da revistas com 20% de desconto sobre os preços de mercado
- Uma biblioteca com tudo sobre o MSX a mais de duzentos títulos relacionados com a Informática em genal ...E uma INFINIDADE DE OUTROS SERVIÇOS QUE TAMBÉM Já SE ENCONTRAM à sua disposição

#### ATENÇÃC

Revendedores, professionais e empresas ligades ao MSX façam o seu cadastro em nosso banco de dados para que possemos informar aos sócios do Clube sobre seus produtos a serviços.

Desejo associar-me aos Fuçadores Clube. Para isto, astou erviando cheçua ou vala postal (pegável na Ag. Bonsucesso), nominal à Catos Henrique B. Sillva no valor de C25 1.800,000, correspondente à mensalidade e taxa de inscrição. (mensalidade C25 1.100.00 / inscrição C25 700,00).

Nome Completo

Endereço Bairro

Cidade

Estado CEP

Configuração do equipamento

Fuçadorse Clube—Caixa Poatal 8175—Rio de Janairo—21402

### DICAS

MOPIRANGER MIL VIDAS 10 BLOAD"CAS:" 20 POKE &H9914.0:POKE&H9915.0:POKE &H99160 30 DEFUSR=&HD000: A=USR(0)

PALLYX 10 BLOAD "CAS:" 20 POKE &H93 AD 255 30 DEFUSR=PEEK(&HFCC0) \* 256 + mesmo tempo.vPEEK (&HFCBF) 40 A=USR(0) 50 BLOAD "CAS:",R

STAR SOLDIER VIDA ETERNA 10 BLOAD"CAS:" 20 POKE & H9088.0: DEFUSR=PEEK(&HFCCO) \* 256 + PEEK (&HFCBC) : A=USR(0) 30 BLOAD "CAS:" R ao mesmo tempo.

CHILLER MIL VIDAS 10 BLOAD"CAS:"JR 20 BT OAD"CAS:" 30 POKE &H8B9A.D:POKE &H8B9B.0:POKE&H8B9C.0 40 DEFUSR=&H8AA: A=USR(0) PIPPOLS VIDAS INFINITAS TO BLOAD"CAS:" 20 POKE & H914A & H3C 30 DEFUSR=&HD000:A=USR(0)

80 VIDAS Na tela de apresentação pressione as teclas '1', '5' e '8' ao mesmo tempo. Twin Bee Todos os poderes Quando for efetuar a escolha de um ou dois jogadores, pressione as teclas 'Z', 'TAB', 'SHIFT' e 'CONTROL' ao

SCION

STAR FORCE SEM INIMIGOS 10 BLOAD"CAS: ": POKE & H909B,0 20 DEFUSR=&HD000:A=USR(0) 30 BLOAD "CAS: ".R

HUNCH BACK MIL VIDAS 10 BLOAD"CAS:":POKE-28370 20 DEFUSR=&H9000:A=USR(0) THE LAST MISSION 10 BLOAD"CAS:" 20 POKE &H8849,255

30 POKE &H884E.255 40 DEFUSR=PEEK(&HFCC0) \*256+PEEK(&HFCBF) 50 A=USR(0)

60 BLOAD"CAS:" R

94 VIDAS Quando for efetuar a escolha de um ou dois jogadores, pressione as teclas 'E' uma vez, 'S' duas vezes, 'C' três vezes e 'F' quatro vezes. É importante que as teclas sejam digitadas rapidamente.

YIEAR KUNG FU II

PAV LOAD 10 BLAOD"CAS:" 20 POKE & H91FE,250 30 POKE & H927A,0 40 POKE & H927F,0 50 POKE & H928F.0 60 POKE & H91F5.06 70 POKE & H916A, & H1F 80 DEFUSR=PEEK(&HFCC0)\*256 + PEEK (&HFCBF) 90 AmUSR(0) 100 BLOAD"CAS:"

# MSX-WORD 3.0

DESTINADO AQUELES QUE DESEJAM UTILIZAR O MSX PARA ELABO-RAÇÃO DE TEXTOS, CARTAS, MEMORANDOS, MANUAIS E OUTROS SUBSTITUINDO COM ENORME VANTAGEM AS MÁQUINAS DE ESCREVER ELETRÔNICAS.

TAMBÉM É POSSÍVEL A EDIÇÃO DE PROGRAMAS FONTE EM DIVERSAS LINGUAGENS TAIS COMO ASSEMBLER, COBOL, PASCAL, C ETC.

### CARACTERÍSTICAS:

- 64 CARACTERES POR LINHA VISÍVEIS NA TELA;
- MOVIMENTAÇÃO E CÓPIA DE BLOCOS;
- MODO DE INSERÇÃO:
- BUSCA E SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE PALAVRAS:
- ACENTUAÇÃO DE CARACTERES NA TELA;
- -- CONVERSÃO DE ARQUIVOS EM FORMATOS DE OUTROS EDITORES DE TEXTO PARA O FORMATO MSX-WORD;
- UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ DOIS DRIVERS;
- COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTOS MSX 2;
- CONFIGURÁVEL PARA DIVERSOS TIPOS DE IMPRESSORAS INCLUINDO AQUELAS QUE NÃO SEGUEM O PADRÃO ABNT OU ABICOMP.



Rua Conselheiro Saraiva, n. 838 - CEP 02037 - 840 Paulo: 8P Informações e Vendas Fone: (011) 298-3299













Nossos tivros podem ser encontracos em livrarias e lojas de computação. So o seu livreiro ou komecodor habibuel não os tiver disponheis, entre em conside coriscos pelo beleferio (11) 843-3202. Se de con fine dest recebendo seu boletien grafultamente pelo corraio, ou tem aligum amigo que gostaria de recebe-lo, não debe de enviar o cupom abaltivo à EDITORA ALEPH - C.P., 20707 - CEP. 14188 - SAD PALLO-SP.

| NOME:                        |    |
|------------------------------|----|
| ENO.:                        |    |
| CEP: CIQAQE: UF;             |    |
| TEL: () MICRO(S) OUE POSSUI: | ٠. |

